#### Falta reglamentar el uso para compra de bienes

Blanqueo: amplían instrumentos para invertir y crece la expectativa en la construcción \_\_ 1.5916



En Mendoza
Una minera de
Canadá viene a
buscar cobre \_\_\_ P. 18

# El Cronista.com

MIÉRCOLES

21 DE AGOSTO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 34.697 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W
- BRASIL: R\$ 8
- PARAGUAY: G\$ 9.500

EL ACUMULADO ANUAL LLEGA A U\$S 12.000 MILLONES

# La Argentina alcanzó su octavo mes de superávit comercial, pero esperan menor saldo de dólares

Las ventas al exterior fueron las más altas en un año y medio. Pero hacia adelante el agro liquidará menos y subirán las importaciones

Las exportaciones de julio fueron las más altas en más de un año y medio y totalizaron u\$s 7221 millones, lo que implica un alza de 19,2% anual. Las importaciones, por su parte, tuvieron el mayor registro en 9 meses y sumaron u\$s 5.646 millones, una caída de 16,5%. El saldo comercial arrojó un superávit de u\$s 1575 millones, el menor desde febrero, mientras que en el año sumó u\$s 12. 262 millones. Las ventas al exterior acumulan siete meses de subas. La buena noticia es que el impulso fue generado por una mejora de las cantidades vendidas (25,5%) ya que los precios cayeron (-5,1%), en gran parte por la soja, que tocó mínimos en cuatro años. Hacia adelante, los analistas observan que el actual nivel de importaciones solo podrá sostenerse si el nivel de actividad no remonta. También se espera que por una cuestión estacional, la liquidación del agro sea menor en el tercer trimestre del año. Las proyecciones privadas estiman que el superávit comercial totalice unos u\$s 18.000 millones en 2024. \_\_\_P.7



Con el impulso de Vaca Muerta, Neuquén rompió récord histórico en la producción de petróleo\_\_P.8 DOOM EDITORIAL

¿Cómo sale Milei del cepo con menos exportaciones y con la soja en caída?

Horacio Riggi
Subdirector periodístico
\_\_p. 2\_\_

OPINIÓN

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy

Luis Secco Economista \_p. 3\_\_

FINANCIAL TIMES

El dólar cae al mínimo del año y ya se palpita baja de tasas

Mary McDougall \_\_p. 23\_\_



TAREA PENDIENTE DE LA LEY BASES

## El Gobierno apura los cambios laborales y el Congreso se prepara para sumar reformas

Definirán la vigencia del Fondo de Cese y del plan para regularizar empleo en negro

La reglamentación del capítulo laboral de la Ley Bases está cada vez más cerca. La discusión con empresarios y sindicatos que coordina el secretario de Trabajo, Julio Cordero, avanzó en varios frentes, pero la complejidad de los temas involucrados hace que la definición de la letra chica tenga varias idas y vueltas. Uno de los puntos relevantes es la instrumentación del Fondo de Cese Laboral, que se aplicará como alternativa a las normas de despidos que rigen actualmente en la Ley de Contrato de Trabajo. Según trascendió, habrá tres fórmulas optativas para incorporar a los convenios. En paralelo, la Cámara de Diputados se apresta a iniciar el debate de otras normas, como la ley de teletrabajo y la organización de la justicia laboral. \_\_\_P.4y5

LA ACTUALIZACIÓN ESTÁ LEJOS DE TERMINAR

#### Pese a los aumentos de tarifas, el Estado aún subsidia más de la mitad del costo del servicio

El Gobierno empieza a ver en las cuentas públicas el resultado de los aumentos tarifarios: el gasto en subsidios cae fuertemente, un 40% en términos reales. Sin embargo, la actualización de precios re-

lativos aún no terminó, ya que en promedio el Estado continúa subsidiando más de la mitad del costo de los servicios que pagan los usuarios. La prioridad sigue siendo bajar la inflación. — P. 6



"Convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. De frente y en forma pública. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina"

Victoria Villarruel

Vicepresidenta de la Nación

EL NÚMERO DE HOY

32,5

por ciento subirá el tipo de cambio oficial hasta fin de año. Llegaría a los \$ 1233, según bancos de inversión DOM EDITORIAL



Horacio Riggi hriggi@cronista.com

Los cálculos de exportaciones eran de u\$s 90.000 millones. Sin embargo, la caída del precio de la soja convertirá a ese número en una cifra menor

# ¿Cómo sale Milei del cepo con menos exportaciones y con la soja en caída?

l Gobierno, los empresarios y los analistas económicos coinciden en que hay que salir del cepo. La pregunta entonces es ¿por qué el cepo sigue? La respuesta, según los mismos protagonistas, es lapidaria: hoy es imposible salir.

Una de las causas, tal vez, hay que buscarla en un cálculo fallido. Es que en el Gobierno estaban entusiasmados con exportaciones para 2024 por u\$s 90.000 millones. Sin embargo, la caída del precio de la soja, sumado a la menor cosecha de granos, convertirá al número estimado, en una cifra menor. Los analistas calculan que las ventas externas llegarán a los u\$s 80.000 millones.

En julio, el intercambio comercial dejó un superávit de u\$s 1575 millones, el cual revirtió el resultado deficitario de u\$s 700 millones de igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y publicó NA. Este resultado se obtuvo luego de que las exportaciones sumaran u\$s 7221 millones, un 19% más que en igual mes del año pasado, contra importaciones por u\$s 5645 millones, con un retroceso del 16% interanual.

El acumulado entre enero y julio dejó un saldo favorable de u\$s 12.262 millones, frente a un déficit de u\$s 5193 millones de igual período del 2023, año signado por la sequía y una mayor importación de combustible.

Sin embargo, la mejora en la balanza comercial no alcanza para engrosar las reservas a tal punto que el Gobierno pueda salir del cepo. De hecho, una demanda de dólares liberada por una salida abrupta del cepo tiene varias aristas. En primer lugar el pago de utilidades al exterior, seguido por la deuda de las empresas con sus casas matrices y con los proveedores. A esto se agrega la formación de activos externos y el dinero que puede pasar de los depósitos a la vista o plazos fijos a dólares. Un combo que la Argentina no parece poder afrontar hoy y que, además, puede converger en un tipo de cambio en la relación peso dólar, ridículo.

En palabras del ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, "el Gobierno parece privilegiar como único objetivo la baja de la inflación a niveles cercanos al ritmo del crawling peg que avanzar hacia una liberalización gradual y consistente del cepo cambiario que permita potenciar el funcionamiento de la economía. El problema es que dilatar ese proceso tiene un costo en términos de actividad y de la capacidad de acumulación de reservas del BCRA, en un contexto donde los inversores empiezan a ver con algo de preocupación los vencimientos de deuda de 2025 y la capacidad de refinanciamiento del Gobierno dado los niveles actuales de riesgo país y la falta de acceso a los mercados".

La historia reciente dice que el cepo se impuso en 2011 cuando Axel Kicillof era ministro de Economía de Cristina Kirchner. Macri ganó las elecciones y en menos de tres meses lo eliminó, pero terminó su mandato más endeudado y nuevamente con cepo. Alberto Fernández transitó todo su gobierno con cepo y ahora Javier Milei, que a pesar de prometer terminar con el cepo, todo indica que, por ahora, lo mantendrá.

CRÉDITO: BLOOMBERG

#### Biden le dio la antorcha a Kamala

LA FOTO DEL DÍA

"Amo mi trabajo, pero amo más a Estados Unidos", dijo Joe Biden en el arranque de la Convención Nacional Demócrata, en un discurso muy distinto al que hasta hace apenas un mes esperaba pronunciar. Hizo con ello referencia a su decisión de no buscar la reelección en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, y lo zanjó con la frase que le propinó quizá la mayor ovación de la noche: "EE.UU., te di lo mejor de mí. Cometí un montón de errores en mi carrera, pero les di lo mejor de mí". Todo en su intervención sonó a despedida, hasta el abrazo en el que se fundió al final con su sucesora en la carrera electoral, la actual vicepresidenta y segura candidata, Kamala Harris.







La frase del día

Fernando Haddad

Ministro de Hacienda de Brasil

"El Gobierno ya está aplicando una política monetaria bastante restrictiva. Si se endurece demasiado en un momento en el que puede haber turbulencias externas temporales, se corre el riesgo de abortar el proceso de lucha contra la inflación por el lado de la oferta. Con la economía creciendo al 3%, es esencial centrarse en las variables que deben ajustarse para mantener la calidad de esta expansión"\_\_\_

OPINION

Luis Secco Economista



# No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy

l programa económico del Presidente Javier Milei viene atravesando varias semanas d e cuestionamientos y de una incómoda incertidumbre. El Gobierno intenta desestimar esos cuestionamientos poniendo en duda la idoneidad técnica y/o sugiriendo la existencia de intenciones ocultas de parte quienes los formulan. Pero, su misma postura (defensiva y agresiva) y la necesidad permanente de exagerar los resultados del programa, forzando lo que dicen los números, llevan a suponer cierta insatisfacción de su parte con la dinámica macro actual y dichos resultados.

Obviamente que no hay que restarle mérito ni al superávit fiscal ni al descenso de la inflación, pero la estabilización de la inflación núcleo, que parece no poder perforar el nivel alcanzado en mayo, es un llamado de atención que pone en tensa espera el escenario planteado por las autoridades de una pronta convergencia de la inflación con la pauta del 2% de depreciación mensual del peso. En la medida que dicha convergencia se demore, teniendo en cuenta las condiciones necesarias planteadas por las autoridades, la salida del cepo y el reemplazo del actual régimen monetario y cambiario por uno más definitivo también se demorarían. Y si la Fase II (inesperada cuña entre las dos fases del programa original) se alarga en el tiempo, mayor será la necesidad de mantener viva la paciencia que aún exhibe la mayoría de los argentinos.

En tal sentido, la semana pasada también se conoció el índice de salarios del mes de junio, con un aumento del 6,2%, por encima de la inflación de ese mes. Si computamos la variación en lo que va del año también los salarios mostraban a junio un incremento superior a



la inflación (84,3% vs 79,8%) pero esa variación no alcanza para recomponer la pérdida de poder adquisitivo experimentada en diciembre y a lo largo de todo el año pasado. En dicho período, el índice de salarios muestra un incremento del 216,3% mientras que el IPC aumentó 271,5%. Un punto a destacar del informe oficial es la gran dispersión que existe entre el aumento del salario formal y el informal (249% vs 159% en los últimos 12 meses).

Esta situación está detrás de la fuerte dispersión existente en materia de pobreza que muestran los datos recientemente difundidos por la Universidad Di Tella. En efecto, mientras que la pobreza al primer trimestre de este año se habría ubicado en el 54,9% de la población (en los 31 aglomerados urbanos relevados en la EPH), marcando un fuerte incremento

Dentro de cuatro semanas asistiremos al envío del primer presupuesto de la gestión Milei. Será una gran oportunidad para debatir cuáles deben ser las prioridades de gasto

respecto del 38.7% del primer trimestre de 2023, los datos muestran que la pobreza habría llegado al 74,1% si se consideran los jefes de familia con ingresos informales, sustancialmente por encima de la pobreza de los jefes de familia del sector formal, 39,1%.

Si bien la mejora de los ingresos por arriba de la inflación que arrojan las estadísticas salariales permiten proyectar un freno en el deterioro de los in-

dicadores de pobreza del sector formal, nos encontramos frente a niveles críticos de empobrecimiento sólo por debajo de los picos de 1989 y 2002. Está claro que la baja de la inflación es el principal activo que tiene el Gobierno y que, aun cuando no se cumplan sus previsiones, la sociedad seguirá valorando si se mantiene algunos meses más en el orden del 3%/ 4% mensual (sobre todo si los salarios acompañan ese ritmo). Pero esta situación social es una invitación a que se despierten tensiones y reclamos y que desde la política se presione por medidas compensatorias. De las cuales ya tuvimos algunos ejemplos en los trámites legislativos de la movilidad jubilatoria y el financiamiento universitario (este último aprobado la semana pasada por Diputados).

El Presidente tiene a mano el

veto en el caso que estas iniciativas, u otras, se conviertan en ley para señalar su determinación de mantener el equilibrio fiscal alcanzado en los primeros siete meses del año. También, dentro de cuatro semanas, asistiremos al envío del primer presupuesto de la gestión Milei. Será otra oportunidad para mostrar cómo se conseguirá dicho equilibrio hacia adelante y una gran oportunidad para el debate político de cuáles deben ser las prioridades de gasto teniendo como restricción la obtención de dicho equilibrio.

Pero la creciente atención e inquietud que empiezan a generar los temas anteriores (lo social, lo político y su correlato fiscal), no desplazan el foco de la incertidumbre que sigue centrada en lo cambiario (el nivel del tipo de cambio, el cepo y los controles de capitales) y lo financiero (acumulación de divisas y vencimientos futuros de la deuda en manos privadas). Y el Gobierno, lejos de contribuir a reducirla, alimenta esa incertidumbre al mantener su ambigüedad cuando se refiere o proyecta el futuro régimen monetario/cambiario que sucederá al actual una vez que se desmantelen los controles y el cepo.

El Presidente, después de varios días de ausencia pública, sostuvo que se puede crecer con cepo y dejó flotando la idea de que iremos hacia un esquema de flotación totalmente libre (dado que se ocupó de dejar bien en claro lo deleznable que es proponer que se emita para acumular reservas), volviendo a la postura que defendía antes que sugiriera la posibilidad de ir hacia un régimen con tipo de cambio fijo (en un par de apariciones públicas previas). Es probable que las autoridades económicas se inclinen por mantener esa ambigüedad todo el tiempo que les sea posible, pero es mejor salir del cepo, desmantelar controles y dejar que el tipo de cambio encuentre su nivel hoy que mañana.....

© El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. French 3155 Piso 5to (C1425AWM), Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

# 4 Valor agregado

CAMBIOS PROFUNDOS AL RÉGIMEN DEL TRABAJO

# Ofensiva paralela

# El Gobierno ultima la reglamentación laboral mientras el Congreso rediseña leyes gremiales

Entre los puntos que busca aclarar el Ejecutivo figuran los porcentajes de condonación en la registración y las variantes del Fondo de Cese. Qué cambios piensan para los sindicatos

Mariano Beldyk \_\_ mbeldyk@cronista.com

De ser por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la reglamentación de la reforma laboral dentro de la Ley Bases ya se hubiera publicado hace rato y hubiera comprendido muchas más aristas de las que finalmente quedaron incluidas. En particular, hubiera avanzado con un cambio profundo al régimen sindical, a quien identifica -sin disimulocomo un obstáculo para la transformación de la Argentina. Pero descartada esa posibilidad, la ofensiva oficialista se desdobló y corre por dos vías paralelas: el Ejecutivo y el Congreso nacional.

Para Sturzenegger la batalla contra la CGT y los sindicatos en general es una que se deberá librar más temprano que tarde. En esencia porque identifica al conjunto de los representantes gremiales como parte del problema y no de la solución. 'El Coloso', tal como le gusta apodarlo Javier Milei, define a estos actores como parte de los "blocking agents" del sistema, cuando explica su teoría. Con ellos no se puede negociar, a su entender, sin condicionar los pilares de la reforma que empuja para una profunda desregulación del sistema.

De momento, se desconoce cuánto más profundo pueden ir los cambios de la Ley Bases a partir de su reglamentación. En

una entrevista en TN el domingo, Sturzenegger adelantó que la reglamentación está al caer. Pero otras fuentes del Gobierno deslizan que su publicación puede demorarse un poco más de los esperado ya que todavía se están revisando los detalles de la letra fina. Es tan abarcativo el capítulo, aún mutilado, que requirió el cruce "del Banco Central, la AFIP, la ANSES, y otras áreas", todo bajo la coordinación del secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Muchos de estos aspectos requieren de mayor especificación a partir de la reglamentación, como ser el caso de regularización de relaciones laborales previas a la fecha de promulgación de la ley donde se trabaja en los porcentajes de condonación que habrán de aplicarse. Otros como el registro digital de los nuevos trabajadores, atento a que ya existen sistemas simplificados para el alta, no necesitarían de mayor aclaración, en principio.

"Las relaciones laborales en Argentina tienen una carga muy pesada, especialmente en términos de incertidumbre y costos asociados al proceso de indemnización y despido. Esto aumenta considerablemente el costo laboral para las pymes y otras empresas", dijo Sturzenegger en TN el domingo, antes de ponderar el sistema de la UOCRA, donde prima el empleo temporal. "Ellos han creado un sistema que permite gestionar esta rotación, armonizando los

Sturzenegger define a los sindicatos como los "blocking agents" del sistema, con los que no se puede negociar

La clave es que haya competencia para los sistemas de Fondo de Cese, razón por la que debe ser "optativo"

En Diputados, aspiran a un dictamen de mayoría entre los 28 proyectos en base a cuatro ejes estructurales

intereses empresariales con los sindicales y que ha resultado eficaz dadas las características de esa industria", añadió.

La clave para Sturzenegger es que también haya competencia en la elección del mejor sistema de Fondo de Cese Laboral, razón por la cual remarca que debe ser "optativo". "Esto significa que, si el sistema propuesto no resulta mejor para las empresas o los trabajadores, estos pueden optar por no adoptarlo y quedarse con lo que ya tienen. Esta flexibilidad es clave, ya que obliga a quienes estén diseñando los convenios a pensar en soluciones que realmente sean mejores para todas las partes involucradas", indicó el ministro en la misma entrevista.

El Cronista pudo saber que se piensa en tres variantes del Fondo de Cese que los empresarios podrán tomar como modelo para elaborar su propia oferta a los sindicatos. Caso contrario, seguirá vigente el modelo de la Ley de Contrato de Trabajo. Entre esas variantes, estaría la opción de contratar un sistema de seguro privado a costo del empleador a fin de solventar la indemnización prevista o pactar el pago de un porcentaje mensual al cual el trabajador podrá acceder con la extinción de la relación laboral.

En la primera reunión de la Mesa de Diálogo Social, con la presencia de Sturzenegger y la ministra Sandra Pettovello, el tema se puso en conversación. Paradójicamente, el único representante gremial en la mesa, de Comercio, expresó su preferencia por un sistema obligatorio. "El artículo de la Ley de Bases permite a cada industria hacer lo mismo: establecer su propio convenio para resolver este problema. Estamos traba-

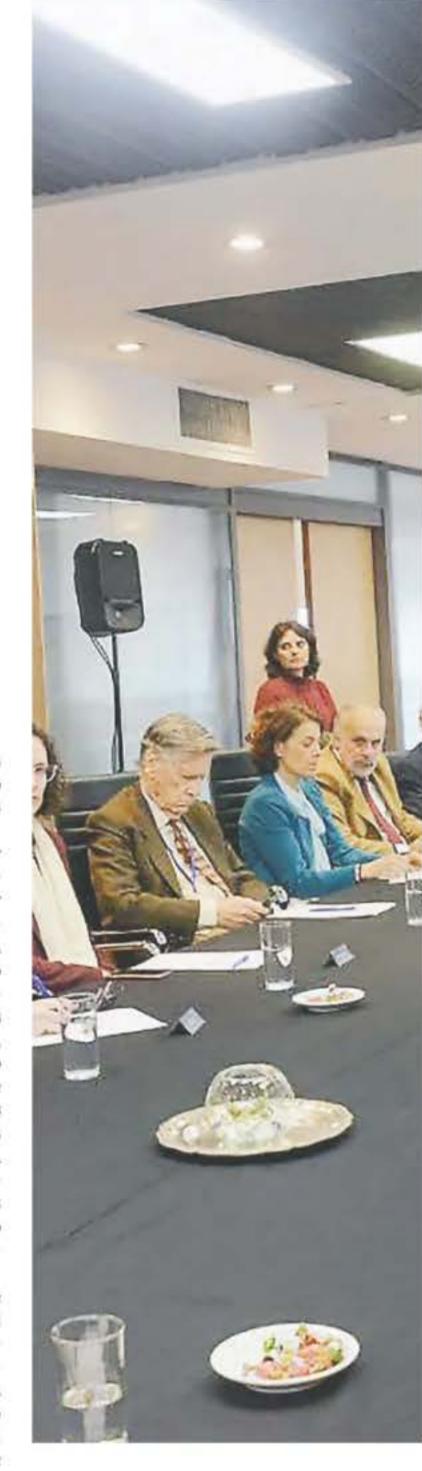

jando en la reglamentación de este artículo para asegurarnos de que beneficie tanto a los trabajadores como a las empresas y sindicatos", puntualizó el ministro.

Y añadió: "La idea es que la reglamentación permita poner en marcha este sistema, sin que haya resistencia ni por parte de los empresarios ni de los sindicatos. Esto se debe a que ambos se benefician y el único factor que pierde es la industria del juicio, que suele absorber muchos recursos".

#### REFORMA SINDICAL

Mientras el sector empresarial aguarda por la reglamentación, ya ha dejado trascender que desean profundizar la reforma

El Cronista | Miércoles 21 de agosto de 2024 | Valor agregado



con otras leyes en paralelo que modifiquen desde el régimen de teletrabajo hasta la propia Justicia laboral. Una parte importante de esta batería que apuntan al sistema sindical ya cursan en el Congreso, donde el diputado radical Martín Tetaz cerró ayer en la comisión de Legislación del Trabajo la presentación de 28 iniciativas que abordan diversos aspectos del régimen gremial, desde su organización hasta nuevas sanciones penales por los bloqueos.

Según comentó Tetaz a El Cronista, el objetivo es realizar una nueva sesión informativa, donde invitarán a especialistas y representantes de la CGT y del mundo empresarial a exponer la próxima semana para apostar

a alcanzar un dictamen de mayoría en la primera semana de septiembre. De la totalidad de proyectos, se priorizarán aquellos que se estructuren sobre cuatro ejes: la limitación de mandatos en las autoridades sindicales, la cuota de representación de las minorías, la transparencia y la eliminación de todos los aportes no consensuados por los trabajadores.

De este modo, se buscará limitar la posibilidad de las autoridades gremiales de mantenerse más allá de dos mandatos seguidos, se les reclamará la presentación de DD.JJ. como a la mayor parte de los funcionarios públicos de alto rango, se buscará quebrar los órganos decisorios monocolor guardándole una cuota a las listas que alcancen entre el 20 y el 25% de los votos de sus afiliados y se avanzará no solo contra la cuota solidaria pero también "limpiar los recibos de sueldo" de todos aquellas contribuciones que el trabajador no haya aceptado por su cuenta.

Desde Trabajo, ya han expresado el visto bueno con gran parte de estos proyectos, por lo que Tetaz confía en sumar el respaldo del oficialismo a los votos que aportarían los diversos espacios promotores de estas iniciativas -de la UCR al PRO, pasando por la Coalición Cívica y Encuentro Federal- con el fin de sumar el volumen necesario de votos para garantizar su media sanción en el recinto.

### Villarruel llamó a debatir la suba de dietas y los senadores darían marcha atrás

\_\_ El Cronista

\_\_\_\_ Buenos Aires

La vicepresidenta Victoria Villarruel, titular del Senado, convocó a una sesión especial en la Cámara alta para que se debata el polémico aumento de las dietas, luego de fuertes cruces en público por parte del presidente Javier Milei y el vocero Manuel Adorni.

"Como Presidente del Senado convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para
que los senadores debatan
sobre el aumento de sus
sueldos. De frente y en forma
pública. Nominalmente y
exponiendo sus posiciones.
Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan
a la política argentina en todos
los órdenes y que nos tienen
angustiados a los argentinos",
afirmó Villarruel en su perfil
de la red social X (ex Twitter).

Los senadores resolverían dar marcha atrás con el aumento de dietas que llevaría sus ingresos hasta los \$9 millones. Esta decisión se produce luego de las distintas presiones que se realizaron desde la Casa Rosada a la presidenta de la Cámara alta.

Los legisladores además propondrían que se desengancharán de la fórmula que aumenta los salarios de los trabajadores del Congreso, fórmula que se resuelve en las paritarias y que deriva luego en un incremento de las dietas de los senadores.

Con el aumento del 6,5% en dos tramos, los sueldos de los senadores iban a pasar de \$ 1,9 millones a principios de año a \$ 9,8, es decir que aumentaron 5 veces su salario en menos de 9 meses. En mano con los descuentos, recibirían \$ 7,8 millones en mano.

Este martes, los presidentes de los bloques acordaron que sacarán una resolución con la renuncia al aumento, pero también anticiparon que dejarán de estar atados al aumento de los legislativos para que esta situación no vuelva a repetirse en el próximo tramo paritario.

Para que ello se efectivice, debería plantearse la moción en el recinto y ser votada por la mayoría de los senadores. Hasta que eso no ocurra, el aumento sigue vigente.

Tanto en mensajes propios como en reposteos en X, Javier Milei había tratado los aumentos como "una burla" y "una traición al pueblo argentino", con claro direccionamiento del mensaje para su vice, Villarruel, aun sin nombrarla.

5

Esta es la segunda vez que los senadores darían marcha atrás. Hace algunos meses realizaron la misma acción con una polémica votación express en el recinto que fue denunciada por los legisladores de La Libertad Avanza y defendida por la vicepresidenta, ya que se había acordado en la previa de la sesión.

También frente a la prensa, el mandatario los trató de "estafadores".

Al mismo tiempo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, repudió el aumento en las dietas de los senadores al que calificó de "escandaloso". Tras saludar a grupos de niños que visitaban la Casa Rosada, Milei calificó de "estafadores" a los senadores a raíz del aumento en las dietas del 6,5% al término de la reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón. "Perdieron la empatía con los argentinos de bien mostrando que son unos estafadores", los acusó. Y les reclamó "que tomen consciencia de la Argentina que estamos viviendo"

En paralelo, Adorni repudió el aumento en las dietas de los senadores al que calificó de "escandaloso" durante su presentación en la habitual conferencia de prensa de cada mañana. Allí aseguró que Villarruel no se beneficia por la suba dispuesta. Para el vocero, la Vicepresidenta "tendrá sus razones para haber intentado en mayor o menor medida el freno" de las subas.....



La Vice dijo que los senadores deberán dar el debate

6

## Economía & Política



"No es verdad que se busque bajar la edad de imputabilidad para poner presos a los menores" Ricardo López Murphy Diputado nacional

TRAS LAS SUBAS DE PRECIOS DE LAS BOLETAS

# Cae el gasto en subsidios, pero el Estado cubre más de la mitad de las tarifas



El Estado destinó \$4,8 billones en subsidios

Los servicios públicos registraron una suba del 380% desde diciembre de 2023. Los subsidios cayeron 40% real, pero el Gobierno cubre aún el 44% de lo que marca la boleta final

\_ Florencia Barragan

\_\_ fbarragan@cronista.com

Así se desprende del último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet.

Con respecto a diciembre de 2023, el costo de la canasta total se incrementó un 380% a partir de las actualizaciones de tarifas de transporte (enero y febrero), energía eléctrica (febrero, junio y agosto), gas natural (abril, junio y agosto) y agua (abril, julio y agosto). En la desagregación por servicio que realiza el IIEP se observa que el incremento más importante fue en la tarifa de gas natural, con un aumento del 1.132% respecto a diciembre de 2023. El gasto en transporte subió un 484%, en agua un 267% y en energía eléctrica, un 204%.

Los aumentos ya se sienten en las cuentas públicas, un dato clave para el superávit fiscal, una de las anclas del programa del ministro de Economía, Luis Caputo. Los subsidios económicos a los sectores Agua, Energía y Transporte tuvieron hasta julio un crecimiento La suba más importante fue en la tarifa de gas, con un aumento del 1.132% en un semestre

Una de las mayores caídas en subsidios se dio en las partidas destinadas a Aysa, para el agua acumulado anual del 126% interanual respecto del mismo periodo del año anterior, y por lo tanto su variación real, descontada la inflación, muestra una reducción del 40%. Fueron \$4,8 billones los que se destinaron a estas partidas. Las mayores caídas se dieron en: agua (-69%), transporte (-41%) y energía (-40%), todo en términos reales.

Pese a estas caídas en los subsidios, el Estado continúa cubriendo gran parte de las tarifas de las familias. El promedio en todos los servicios públicos es del 44%, aunque varía según cada uno.

En el caso de la luz, con los nuevos precios mayoristas fijados por la Secretaría de Energía a partir de agosto, la cobertura de costos del sistema eléctrico indica que, en promedio, el 43% lo aporta el usuario vía tarifas, mientras que el 57% del costo lo cubre el Estado, según el IIEP. Esto varía según el poder adquisitivo de los hogares: los de más bajos ingresos (catalogados como nivel 2, N2) pagan el 24% del costo de generación, mientras que los de altos ingresos (nivel 1, N1) pagan el 86%, por lo que aún siguen siendo subsidiados. Situación idéntica a la de los N1 tienen las empresas industriales y comerciales.

En el caso del gas, la injerencia es mayor. Con los nuevos precios del gas PIST, la cobertura de costos de abastecimiento del gas natural indica que, en promedio, el usuario residencial abona el 30%, mientras que el 70% restante es cubierto por el Estado. Los N2 pagan el 20% del gas, mientras que los N1 pagan el 55% de su boleta y el resto son subsidios.

En el agua, las familias dejaron de estar subsidiadas y ya cubren el 100% del costo. De hecho, en los meses en que Caputo decidió frenar aumentos en luz y gas, siempre se mantuvieron las subas previstas para el agua. Por eso Aysa es uno de los ítems que más registra baja en los subsidios, con un 69% en términos reales.

En el caso del transporte, la cobertura promedio de costos es del 25%, según el estimado del IIEP. Con los aumentos, el mínimo del colectivo en el AMBA pasó a \$371, pero el costo técnico es de \$1.132. El boleto promedio en las principales ciudades del país es de \$823.

Así, la canasta de servicios públicos del AMBA de agosto representa el 14,3% del salario promedio registrado estimado del mes. Solo mirando los gastos en luz y gas, tomando el ingreso mínimo de cada segmento de ingresos, la factura promedio de los servicios públicos en el AMBA tiene un peso del 1,8% para los N1, del 12,8% para los N2 y del 4,4% para los N3. Si el pago de tarifas representa más del 10% del ingreso, se considera que esa familia está en situación de pobreza energética, según una medida que se observa internacionalmente.\_\_

Tras un acuerdo con el PJ, Martín Lousteau presidirá la Comisión Bicameral de Inteligencia

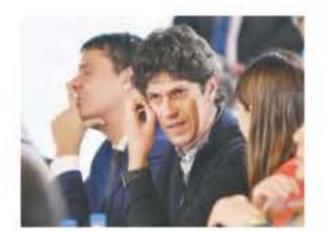

#### EL OFICIALISMO, DIVIDIDO, CEDIÓ EL PODER EN UNA COMISIÓN CLAVE

Se conformó la Comisión Bicameral de Organismos y Actividades de Inteligencia, cuya integración resultó un golpe para La Libertad Avanza: el senador Martín Lousteau quedó al frente como presidente; mientras que Leopoldo Moreau, opositor firme, asumió como vice. Oscar Parrilli, un kirchnerista de línea dura, fue designado secretario.

La interna Milei-Villarruel conspiró en contra del oficialismo: la vicepresidente había impulsado a Martín Goerling (JxC-PRO), mientras que en Casa Rosada preferían a Edgardo Kueider. Ambos quedaron con las manos vacías.



El único rubro que profundizó la caída de cantidades importadas fue combustibles (-17% interanual).

BALANZA COMERCIAL

# El superávit comercial fue el menor desde febrero: u\$s 1575 millones

Las importaciones recortaron su caída a la mitad y, en su mayoría, recuperaron las cantidades. Las exportaciones tocaron máximos en año y medio, pero se espera un declive.

\_\_\_ Victoria Lippo

\_\_ mlippo@cronista.com

Las exportaciones de julio fueron las más altas en más de un año y medio y totalizaron los u\$s 7.221 millones (+19,2% interanual). Las importaciones tuvieron el mayor registro en 9 meses y sumaron u\$s 5.646 millones, una caída del 16,5% interanual.

El saldo comercial arrojó un superávit de u\$s 1.575 millones, el menor desde febrero, mientras que en los primeros siete meses del año sumó u\$s 12. 262 millones.

#### **EXPORTACIONES EN MÁXIMOS**

Las ventas al exterior anotaron su mayor registro desde noviembre de 2022 y acumulan siete meses de subas. En lo que va del año acumulan un 14,8%, pero la variación desestacionalizada tuvo una caída del 1,4%, y la tendencia-ciclo, un -0,3%.

La suba se vio impulsada por las cantidades vendidas (25,5%) ya que los precios cayeron (-5,1%), en gran parte por la soja, que tocó mínimos en cuatro años.

Las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron los u\$s 2.781 millones, un 29,1% más por las mayores cantidades (41,9%). Los productos primarios vendieron u\$s 1.699 millones, un 19,7% más por las cantidades (38,4%) con las semillas y frutos oleaginosos que subieron 134,9%.

El saldo comercial en lo

que va del año suma u\$s

12.262 millones, según

detalla el informe

oficial

Las manufacturas industriales representaron u\$s 1.877 millones y combustibles y energía registró la mayor alza (42%), empujadas por las cantidades (26,7%).

En lo que va del año, las exportaciones acumulan u\$s 45.397 millones, siendo las manufacturas agropecuarias el 36,4% de las ventas, y el combustible y la energía los que registraron la mayor variación (28,5%).

#### **MENOS IMPORTACIONES**

Las importaciones cayeron un 16,5%, un recorte de casi la mitad contra la caída de junio (-35,2%) y se ubicó entre las menores variaciones del año.

Las compras al exterior sumaron u\$s 5.646 millones en el mes, el mayor registro en 9 meses. En comparación con junio, la serie desestacionalizada arrojó una suba del 8,5% mientras que la tendencia ciclo subió 1,1%.

Todos los rubros tuvieron caídas interanuales, salvo vehículos automotores de pasajeros, que se dispararon un 413,1%, por un aumento de las cantidades en 335,9%. El mayor derrumbe lo tuvo combustibles y lubricantes (-33,5%), seguido por piezas y accesorios de bienes de capital (-23,5%) y bienes intermedios (-17,2%).

Desde LCG analizaron que casi todos los rubros aumentaron las cantidades compradas, entre los que se destacó bienes de consumo, con una variación positiva en cantidades de 2% interanual. El único que profundizó la caída fue combustibles (-17% interanual) por el efecto del gasoducto.

"La desaceleración en la caída de las importaciones se puede ver desde julio, aunque todavía tiene terreno para recuperar, sobre todo Bienes Intermedios y Piezas y Accesorios que marcan un paso hacia la mejora de ciertos sectores industriales", agregaron.

#### QUÉ SE ESPERA

Según LCG, el superávit comercial se sustenta en la contracción de las importaciones por la recesión y en la recuperación de las exportaciones por una baja base de comparación a raíz de la sequía de 2023.

"Para adelante, hay que tener presente que este nivel de importaciones sólo podrá sostenerse si el nivel de actividad no remonta lo suficiente, lo cual a la larga es difícil de mantener socialmente. Asimismo, es esperable que la entrada de divisas a través de exportaciones de productos primarios y manufacturas agropecuarias se atempere en los próximos meses por factores estacionales que inciden sobre las cantidades y menores precios que afectan a los saldos remanentes. En total, esperamos que el superávit comercial totalice unos u\$s 18.000 millones en 2024".\_\_

LA MAYOR MARCA EN MÁS DE UN SIGLO

# Vaca Muerta: Neuquén rompió récord histórico en producción de petróleo

Tocó los 413.140 barriles diarios en promedio en julio, la cifra más alta desde el hallazgo de crudo en la región en 1918. En el primer semestre las exportaciones superaron los u\$s 1700 millones

\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

Impulsada por la mayor actividad que se registró en Vaca Muerta, Neuquén alcanzó un nuevo récord en la producción de petróleo, con 413.140 barriles diarios en promedio durante julio, la cifra más alta desde el hallazgo de crudo en la región en 1918.

Además, durante el primer semestre de 2024, las exportaciones de petróleo argentino superaron los 1700 millones de dólares, impulsadas por el auge de la producción en Vaca Muerta. Sin embargo, la producción total de petróleo descendió ligeramente en junio, con 664.000 barriles diarios, debido a una fuerte caída en la producción convencional en la provincia de Chubut, afectada por un temporal de nieve.

Pese a esta disminución temporal, la producción de petróleo ha mostrado un crecimiento sostenido del 8% en términos interanuales, impulsado principalmente por el aumento del 22% en el segmento no convencional. Esto ha permitido que el petróleo no convencional represente el 57% de la producción total de crudo en el país.

El crecimiento en la producción de petróleo en Neuquén es un hito significativo en la historia energética de Argentina que se ha visto impulsado por la mayor actividad en Vaca Muerta y la mejora en los sistemas de transporte de hidrocarburos.

Estos avances han permitido a productoras, con YPF a la cabeza, acelerar sus operaciones y planificar futuras expansiones. Obras como las de Oleoductos del Valle (Oldelval) y el oleoducto Vaca Muerta Sur buscan también consolidar el transporte hacia mercados internacionales.

La capacidad de transporte actual ha sido clave para responder a la creciente demanda



Vaca Muerta marca nuevos récords

de shale oil (gas natural), que representa aproximadamente el 93% de la producción de crudo en la provincia.

Solo en julio, se exportaron a Chile unos 70.000 barriles diarios, donde destacó la importancia de las rutas internacionales para el comercio de hidrocarburos.

No solo el petróleo ha alcanzado cifras récord en Neuquén. La producción de shale gas registró un nuevo máximo histórico en julio, con 109,6 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d), y superó el récord anterior de mayo pasado de 105,5 MMm3/d.

Esta aceleración en la producción de gas ha permitido aliviar la demanda interna durante el pico de consumo invernal, lo que redujo la necesidad de importaciones de combustibles líquidos y gas natural licuado.

Un factor crucial en este in-

cremento fue la puesta en marcha de la Planta Compresora Tratayén, que facilitó el transporte de unos 18 millones de m3 diarios de gas a través del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Un avance vital para la economía nacional, y que ha abierto nuevas perspectivas para la exportación de gas en forma de GNL, con proyectos de largo plazo como la instalación en Punta Colorada, Río Negro, que se proyecta para 2031.

Según el último reporte de la consultora Aleph Energy, YPF se consolida como la principal operadora de petróleo en Argentina, lidera tanto en el segmento convencional, con 112.000 barriles diarios, como en el no convencional, con 205.000 barriles diarios.

En el sector de shale oil, YPF es seguida por Vista, con 61.000 barriles diarios, y Shell Argentina, con 33.000 barriles diarios. En cuanto al petróleo convencional, Pan American Energy (PAE) y Pluspetrol son los principales competidores de YPF.

En el mercado del gas, la actividad de perforación también ha mostrado un dinamismo notable, con 60 equipos activos en julio, de los cuales el 58% están dedicados a la extracción de recursos shale.

EN BUSCA DE INCREMENTAR VENTAS

### Pagos con tarjetas: eliminan retenciones a cuenta de IVA y Ganancias en las ventas de comercios

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

El Gobierno anunció que eliminará las retenciones a cuenta de IVA y Ganancias en las ventas de los comercios. Además, explicó que se desprende de la

El Banco Credicoop C.L. informa que una vez transcurridos 30 días corridos desde la fecha de publicación de la presente se procederá al cierre de las Credicuentas y de las Cajas de Ahorros que registren inactividad mayor a 150 días y que no cuenten con saldo. En caso de dudas o para obtener información sobre la situación de su cuenta no dude en comunicarse con este banco a través del número 0800-888-4500.

ampliación de los beneficios incluidos en el paquete fiscal. La decisión del Ministerio de Economía incluyó al sector privado en los beneficios de la norma y que no habrá pagos anticipados de IVA y Ganancias en las ventas de comercios con tarjetas de débito, crédito, compra y similares, o demás procesadores de medios electrónicos de pago.

El artículo 102 del paquete fiscal preveía que estas excepciones tendrían un equivalente a 10.000 unidades de valor adquisitivo (UVAs). Con esta ampliación, el Gobierno sostiene que busca "fomentar la formalización de las trasacciones, la inclusión financiera y reducir los costos de los sistemas de pagos".

**EDICTO** 

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8 de Bahía Blanca, a cargo del Dr. Dario J. Graziabile, en los autos caratulados. "QUEVEDO HUGO ABEL C/ DI MEGLIO Y SILENZI MARIA Y OTROS S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA", Expte. Nº 54777. cita a: Silvana Beatriz Di Nunzio, heredera de Roberto Juan Di Nunzio, este último heredero de la co-demandada Leonor Di Meglio y Silenzi y a quienes se consideren con derecho al inmueble cuya usucapión se pretende ubicado en calle Plunkett 3763 de la localidad de Ingeniero White, Partido de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción II, Sección D. Manzana 3971, Chacra 397; Parcela 15, Partida Inmobiliana Nº (007) 12 429 a fin de que en el término de dez días tomen intervención en estas actuaciones bajo apercibimiento de nombrarle Defensor al de Ausentes en tumo del Departamento. Bahía Blanca, 09 de agosto de 2024.- NOTA: El presente deberá publicarse por DIEZ días en el Diario "El Cronista Comercial S.A." de CABA - FDO: GUZMAN ALICIA SUSANA. SECRETARIO.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que este será "el primer paso de una serie de medidas que reducirán significativamente el costo argentino" y que seguirán con anuncios en los próximos 30 días.

La medida estará vigente desde el primero de septiembre y se publicará esta semana en el Boletín Oficial.

Desde el Gobierno argumentaron este anuncio permitirá impulsar la actividad económica y "fomentar la utilización de los medios de pago que otorgan mayor transparencia y formalidad a la economía".

Por último, convocaron a las provincias a que adhieran a este régimen y "eliminen las retenciones de Ingresos Brutos y otros tributos locales que se hayan establecido sobre los pagos comprendidos en la medida".

El artículo 102 del paquete fiscal al que hace referencia el anuncio estipulaba la desgravación de retenciones impositivas a los cobros electrónicos de pequeños contribuyentes. Este dice que las entidades administradoras de tarjetas de crédito, compra y similares, agrupadores, agregadores y procesadores de medios electrónicos de pago, deberán informar por los pagos que se realicen en sus sistemas y solo podrán realizar retenciones impositivas cuando así lo dispongan las autoridades tributarias nacionales y siempre que los montos procesados excedan el equivalente a 10.000 Unidades de Valor Adquisitivo (U-VAs) mensuales por contribuyente.

Entre los agrupadores, agregadores y procesadores de medios electrónicos de pago, el artículo incluía a quienes realicen la adhesión de comercios o proveedores de sistema de pagos, o quienes ofrecieran el servicio de aceptación de tarjetas o pagos de plataformas.\_

ALTERNATIVAS PARA COLOCAR LOS FONDOS

# Crece el interés por el blanqueo y genera nuevos productos para la inversión

El 30 de septiembre vence el plazo para ingresar en el blanqueo con efectivo. Las inversiones permitidas y qué ofrece el mercado: paquetes especiales y expectativa en construcción

Victoria Lippo

mlippo@cronista.com

El blanqueo lanzado por el Gobierno de Javier Milei es "prácticamente gratis". Esto es porque, por menos de u\$S 100.000, no se aplican alícuotas, mientras que en caso de exceder ese monto, hay opciones para no tener que pagar.

En el caso de ingresar efectivo, para lo que hay tiempo hasta fines de septiembre, una de las alternativas para no pagar es la de mantener el dinero en una Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA) hasta enero de 2026.

Pero la otra opción es volcar los fondos regularizados en una serie de inversiones permitidas. Entre ellas, se encuentran los títulos públicos de nación o las provincias, acciones, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de inversión, fideicomisos para financiamiento PyME, o proyectos inmobiliarios que tengan un grado de avance inferior al 50%.

Mauro Carrizo, asesor financiero de Cocos Capital, explicó que reciben cada vez más gente que quiere adherir al blanqueo: "Sentimos que este es mucho más favorable que el de 2016-2017, dadas las bajas alícuotas de pago".

Según datos del Índice Construya (IC), que mide volúmenes vendidos al sector privado de productos para la construcción, las ventas tuvieron una recuperación mensual desestacionalizada del 12,09%, pero estuvieron un 16,5% por

abajo de julio de 2023. Según Indec, la construcción cayó en julio un 32,5% interanual, pero tuvo una recuperación del 2,7% contra el mes anterior.

AFIP habilitó esta semana el Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI) para las inversiones nuevas o con avance inferior al 50%, que son las que podrán captar los fondos blanqueados, sin tope y sin costo.

En el mercado financiero arman paquetes especiales para la inversión de fondos registrados

La exteriorización está dando impulso a la demanda y los precios en obras inmobiliarias nuevas

Deberán inscribirse los inversores directos, desarrolladores, constructores, vehículos de inversión y contratistas con contratos de locación en obra. Se incluyen las inversiones directas o indirectas en edificios residenciales, no residenciales, rurales, loteos, reformas, ampliaciones, instalaciones, mejoras y cualquier proyecto que requiera autorización de la autoridad competente. Incluyen contratos de locación de obras sobre inmuebles propios con



Los proyectos a partir del 8 de julio pueden ser fuente para la inversión de fondos

destino industrial, productivo, de vivienda o comercial.

Martín Beorlegui, director del área Residencial de Baigún, explicó que recibieron consultas sobre departamentos, ya sea para vivir o para obtener una renta. Se suma la posibilidad de registrar los desarrollos de pozo y los ya iniciados para captar el flujo del blanqueo.

"Cualquier proyecto que haya comenzado a partir del 8 de julio del 2024 o que tenga un grado de avance inferior al 50% podrá aplicar para que las personas inviertan en propiedades, blanqueando capitales sin pagar ningún impuesto especial, hasta el monto indicado, incentivando la inversión, aumentando la demanda y ajustando el precio", explicó Beorlegui.

Muchas sociedades armaron paquetes de inversión propios que coinciden con el tiempo de permanencia en la cuenta CERA (diciembre de 2025) para obtener un rendimiento exactamente en ese plazo. Para evitar la alícuota del 5% correspondiente a esta etapa, tampoco pueden retirarse las ganancias obtenidas por las inversiones.

Entre las opciones sobre las que más consultas recibieron se destacan los Bopreales, porque ofrecen un rendimiento similar a los bonos soberanos pero con menos volatilidad, y las obligaciones negociables de empresas que tengan trayectoria en el mercado de capitales y que hayan demostrado capacidad de pago.\_\_\_



ORGANISMOS DE CONTROL AEROCOMERCIAL

# Preparan la fusión de la ANAC y el ORSNA en el marco de la desregulación del espacio aéreo

El Gobierno estudia a mediano plazo la fusión o conversión de dos entes estatales en uno solo. La desregulación del mercado aerocomercial y el conflicto gremial en ciernes

\_\_\_ Julián Alvez

\_\_\_ jalvez@cronista.com

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es el funcionario encomendado por Javier Milei para liderar el proceso de reducción de personal público y áreas de la administración pública nacional (APN).

Entre las competencias que le dio el Presidente con su designación está la de "entender en la simplificación y reducción del Estado, con el objetivo de eliminar tareas innecesarias, duplicadas y/u obsoletas".

En esta línea, el ministro desregulador entrevistado por



Sturzenegger se prepara para continuar con la reducción de la plantilla a la par de reducir áreas del Estado

### Reconectadores

LICITACIÓN PÚBLICA WEB Nº 7060002142

Presupuesto of .: \$1.088.867.218,26 IVA inc. Apertura: 10/09/2024 - 10 hs.

ADQUISICIÓN DE RECONECTADORES DE 13,2 Y 33 KV - PLAN 2024.

### Conductores

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7060002143

Presupuesto of .: \$91.747.170,91 IVA inc. Apertura: 11/09/2024 - 10 hs.

OBRA – INSTALACIÓN DE CONDUCTORES PREENSAMBLADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN MT PARA REFORMAS Y USUARIOS PUNTUALES ÁREA DISTRIBUCIÓN SANTA FE ETAPA VIII.

### Mano de obra

LICITACIÓN PUBLICA Nº 7060002144

Presupuesto of.: \$233.780.182,98 IVA inc. Apertura: 12/09/2024 - 10 hs.

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA Y EQUIPOS CON PROVISIÓN DE MATERIAL MENOR, PARA OBRAS MENORES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL ÁMBITO DEL AREA DISTRIBUCIÓN SANTA FE DE LA EPESF. LEGAJO: TODO INTERESADO EN PARTICIPAR DE LA PRESENTE LICITACIÓN DEBERÁ DESCARGAR GRATUITAMENTE EL PLIEGO PUBLICADO A TAL EFECTO EN EL PORTAL WEB OFICIAL DE LA EPE.-

### Servicios

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 7200000001

Presupuesto of .: \$1.049.332.864 IVA inc. Apertura: 17/09/2024-10 hs.

CONTRATACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE RIESGOS DEL TRABAJO. LEGAJO: TODO INTERESADO EN PARTICIPAR DE LA PRESENTE LICITACIÓN DEBERÁ DESCARGAR GRATUITAMENTE EL PLIEGO PUBLICADO A TAL EFECTO EN EL PORTAL WEB OFICIAL DE LA EPE.

GONSULTAS E INFORMES: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENER-GIA Francisco Miguens 260 – 5º Piso – 3000 – Santa Fe. Tel: (0342) 4505856 – 4505842 – www.epe.santafe.gov.ar. Email comprassfe@epe.santafe.gov.ar.

santafe.gob.ar





TN aseguró que hay una decisión tomada: que la ANAC y la ORSNA -que controlan, a su medida, el espacio aerocomercial- dejen de convivir como organismos separados y sean fusionados.

Alguna de las dos -o la Administración Nacional de Aviación Civil o el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos- tiene fecha de caducidad y trasladaría sus competencias particularísimas al otro ente. Al menos así lo aseguró el domingo Sturzenegger en diálogo con TN: "Hay que unificar en una única organización que controle el espacio aerocomercial".

Según indican desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado este proceso "no va a ser inmediato". "Fusionar dos organismos no tiene la rapidez de las otras desregulaciones que el ministro hizo en estas semanas; porque hay que cambiar disposiciones y leyes", agregan cerca del ministro.

Aunque no son organismos que hacen exactamente las mismas tareas, sí que ambas operan bajo el mismo sector. La ORSNA es la responsable de evaluar la infraestructura y los Entre sus competen encías, Sturzenegger tiene potestad para "eliminar tareas innecesarias".

Uno de los principales ejes del Plan Motosierra es la disolución y reordenamiento de organismos.

servicios de los 57 aeropuertos que hay en todo el país; mientras que la ANAC regula la actividad de la aviación civil.

Este último organismo ya está en la mira hace meses. En julio, la administración libertaria decretó su intervención para reorganizarlo internamente y que su cúpula trabaje en línea con el plan de desregulación del mercado aerocomercial en el país, sobre el cual también tiene una influencia determinante de la cartera de Sturzenegger.

Aunque todavía no era funcionario del gobierno, Sturzenegger esbozó las primeras medidas para desregular el mercado aerocomercial en el DNU 70/23 -que después fueron reglamentadas a mitad de este año- llamada mediáticamente como política de "cielos abiertos".

Estas habilitan el ingreso de nuevos operadores en el rubro y, según describieron, "se transparenta el modo en el que se asignan las posiciones y horarios de vuelo a las aerolíneas, se digitalizaron trámites y se agilizaron los procesos para el otorgamiento de rutas". La reforma también busca que quienes tengan aeronaves más chicas puedan utilizarlas también para hacer viajes comerciales, es por eso que la intervención de la ANAC -a cargo de la abogada Julia Cordero- se hizo para adecuarla para estas medidas que ya rigen.

Esta fusión se da en un ámbito de especial interés por la administración libertaria con la empresa Aerolíneas Argentinas incluida en el listado de privatizaciones y luego removida durante el debate de la Ley Bases y la firma que brinda el servicio de rampa y descarga en los aeropuertos, Intercargo, pasible de ser puesta en venta por esta misma normativa.



Fernández argumenta que hay videos falsos circulando en las redes sociales que lesionan su figura

CAUSA POR VIOLENCIA DE GÉNERO

## Fernández reclama a la Justicia que prohíba la difusión de sus videos

La demanda apunta a medios de comunicación convencionales, como así también a Google, Facebook, X y Yahoo. Se difundieron los chats de Yañez con la exministra de Género, Mazzina

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_\_ Buenos Aires

El expresidente Alberto Fernández realizó un pedido formal para prohibir la difusión de sus fotos o videos íntimos en medios de comunicación convencionales y digitales, al tiempo que solicitó la eliminación de las imágenes de ese tenor que ya se publicaron.

La argumentación sostiene que se debe asegurar "la protección del derecho a la privacidad" y la "integridad de los derechos del niño" dado que se podría afectar a sus hijos, tanto en el presente como en el futuro y, también viola su honor como individuo.

Asimismo, manifestó que los derechos en juego son "verosímiles y casi evidentes" y que la tutela judicial que debería haber "es esencial"; paralelamente indicó que si bien "la libertad de expresión es una garantía", la Corte Suprema de Justicia sostiene que "todas las personas tienen derecho a la intimidad, inclusive las personas célebres" y que "la libertad de prensa no es un derecho absoluto".

Esta medida cautelar se registró en el fuero Civil y Comercial Federal y, además de los canales tradicionales de comunicación, está dirigido a las empresas digitales: Google, Facebook, X y Yahoo.

Además, Fernández señaló en su pedido ante el tribunal que se difunden y viralizan imágenes que se le adjudican pero que son "falsas".

La demanda que impulsó es una "acción preventiva de daños" contra el Ente Regulador de las Telecomunicaciones (E- nacom) y las empresas anteriormente nombradas, por "agredir, vulnerar, menoscabar y afectar su nombre, honor, imagen, intimidad y/o integridad afectando directamente a sus hijos y familiares".

"Se vienen publicando y difundiendo fotos y videos que falazmente se me atribuyen por parte de diversos medios y figuras públicas. Estas cuestiones que desde ya son falsas y maliciosas, solo buscan afectar la estabilidad familiar y salud psicofísica de mis hijos", escribió Fernández en su demanda.

Para finalizar, apuntó contra los periodistas Laura Di Marco, Luis Majul y Jorge Rial, entre otros, por haber publicado declaraciones en las que indicaban la existencia de videos "con mujeres en situaciones incómodas".

#### CHATS CON MAZZINA

CMientras tanto, la defensa de Yañez presentó un certificado médico por una crisis de ansiedad que la exprimera dama sufrió el pasado 7 de junio, durante la última visita de Fernández a Madrid.

Por otra parte, se solicitó a las autoridades judiciales que la madre de Fabiola, Verónica Miriam Yañez Verdugo, declare a través de videoconferencia para evitar la guardia periodística que podría montarse con motivo de la situación.

Yañez aportó ante el tribunal los chats con la exministra de Género, Ayelén Mazzina que arrancan el 4 de agosto último cuando la exfuncionaria le escribió para ponerse a disposición y ella le contestó tajante: "Si no me ayudaste a mí que queda para el resto de las mujeres víctimas como yo".\_\_\_

NORMA ABATE DE MAZZUCCHELLI

## Destituyen a una jueza de La Rioja por pedir \$ 8 millones de coima

\_\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

La jueza Norma Abate de Mazzucchelli fue destituida por mal desempeño, conducta lesiva para los intereses de la sociedad e indignidad moral. Un jury de enjuiciamiento tomó esta decisión tras haber sido filmada pidiendo una coima de ocho millones de pesos para tramitar una sucesión en la provincia de La Rioja.

Además de su rol de magistrada, era la titular de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina.

El pasado 15 de mayo la denunció Manuela Saavedra, la administradora de una sucesión familiar que se tramitaba en el juzgado de Abate por el caso de una persona fallecida hace cuatro años.

El expediente sufría constantes dilaciones hasta que, en su despacho, la jueza pidió ocho millones de pesos por su labor en la sucesión, argumentando que su sueldo de funcionaria era bajo. En una especie de regateo, después bajó el precio de sus servicios a cinco millones.

Además, la jueza envió emisarios a presionar a la víctima para que pague por el "reconocimiento", según las denuncias que Saavedra realizó ante la justicia penal (que tramita de manera paralela) y que fueron fundamentales para la destitución.

Cuando se conoció el caso, el gobernador riojano Ricardo Quintela había afirmado que el accionar de Abate conspiraba "contra la confianza del pueblo riojano en la Justicia".

"Hace ya un tiempo, he impulsado y hablado sobre el límite de la periodicidad de las y los jueces para evitar, entre otras cosas, vicios en el correcto accionar que debe tener la Justicia; es por eso que las y los convencionales constituyentes están tratando este tema para la Reforma Constitucional. Es necesario para nuestra sociedad. Las y los riojanos merecen una Justicia transparente que esté de su lado garantizando el cumplimiento de sus derechos", señaló el mandatario provin-

Luego de la denuncia, Abate de Mazzuchelli presentó su renuncia al cargo pero el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja no la aceptó y, en su lugar, la suspendió de manera preventiva mientras se lleva a cabo un sumario en su contra.

La por entonces magistrada presentó un recurso de amparo señalando que el proceso que se llevaba en su contra era "nulo" ya que "se había cumplido el objeto del mismo", que era desplazarla del cargo, pero el TSJ volvió a desestimar su pedido.....

#### Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados

#### Subasta online

#### Automotores

Llamese a lubasta ordine con base, sujeta a aprobación por cuenta, orden y en nombre del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Inbilados y Pensionados.

Il vehiculos de la flota automotor del INSSIP

Subasta: el dia 30 de agosto de 2024, con horario de inicio a las 11:00 que será celebrada en modo electrónico en el sitio web https: //subastas.bancociudad.com.ar por el Banco Ciodad de Buenos Aires.

Exhibición: los días 22 y 26 de agosto de 2024, en el horario de 10 a 14 en Juan E. Palan 322 - Avellaneda - Provincia De Buenos Aires, - Contacto Jose Canoura, jeanouras pamilorgar

Es necesario que las visitas acrediten identidad con DNI por motivos de xeguridad.

Inscripción previa y garantía: los oferentes, para participar de la presente subasta, deberán iniciar sesión para suscribirse, como personas lísticas o puridicas, en el portal: https://subastas.baccociudad.com.ar, como así también constituir una Garantía de oferta equivalente al diez por ciento (10 %) del valor de base establecido para cada lote, basta 48 horas bábiles auteriores a la fecha de la Subasta, de actierdo a lo establecido en el punto 1º de las Condiciones de Venta que rigen la presente sobasta.

Forma y modalidad de pagot deberá realizarse de acuerdo con lo estipulado en los arts, 3º, 4º y 5º de las condiciones de venta.

Informes: subastaonline@bancocindad.com.ar

Teléfono: 011 - 43298733





DE CARA A LAS ELECCIONES PARTIDARIAS DE NOVIEMBRE

# El peronismo no K apuesta a Quintela para ganarle a Cristina la jefatura del PJ



El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, es por ahora el único que se postuló para competir para presidir el partido en noviembre

Para algunos el mandatario norteño es el hombre que puede conducir la nueva etapa post derrota electoral, frente a Milei y luego del escándalo protagonizado por Alberto Fernández

\_\_\_ Analía Argento

\_\_ aargento@cronista.com

Para algunos 'El Gitano' Ricardo Quintela es el hombre que puede conducir la nueva etapa del peronismo post derrota electoral, post motosierra de Javier Milei y fundamentalmente después del escándalo protagonizado por Alberto Fernández, denunciado en una causa por comisiones en seguros tomados por el Estado y por violencia contra su exmujer Fabiola Yáñez.

Frente a tamaña crisis al riojano lo comparan con la

etapa en la que el exgobernador de San Juan, el hoy diputado José Luis Gioja, tuvo a cargo el partido durante el gobierno de Mauricio Macri. El sanjuanino soportó una breve intervención ordenada por la jueza María Servini en favor del gastronómico Luis Barrionuevo y terminó juntando a todas las tribus y repatriando a la sede partidaria a quienes protagonizarían la fórmula presidencial: Cristina Kirchner y Alberto Fernández en vísperas del pacto con Sergio Massa.

Hace rato que Quintela quiere caminar hacia la presidencia de la Nación. Confrontar con Milei y postularse como presidente del Consejo Nacional del PJ es parte de su plan para posicionarse. En el trayecto encontró un problema: una parte importante del peronismo quiere convencer a Cristina Kirchner para que dé el paso

que le falta y se haga cargo de la jefatura del histórico partido.

El segundo escollo se presenta en la voz de dirigentes que le piden a Quintela que no use el partido como plataforma electoral. En ese sentido se mencionan conversaciones con Axel Kicillof que también aspira a una candidatura en 2027. "Debería excluirse" de esa futura batalla, aconseja un viejo referente que elogia la "humildad" del riojano. "El que presida el PJ no necesariamente será el candidato a Presidente, necesitamos alguien para ordenarnos", agrega el mismo hombre del interior mientras desde el Conurbano alguien declara que "vamos a estar para el chiste si nos preside alguien a quien llamamos Gitano".

Este lunes en medio del largo proceso de catarsis y reorganización, apareció el suegro de Sergio Massa, el peronista Fernando Galmarini que en declaraciones a Radio Metro evidenció el sentir anti-K y apuntó que "una sola persona no puede dirigir el PJ". El 'Pato' dijo que su candidato es Quintela pero con una mesa compartida con otros referentes, incluso sindicalistas. "Lo único que ha sobrevivido es el peronismo. El menemismo, el cafierismo, todos han desaparecido. No tengo ninguna duda que el peronismo sale adelante", respondió.

Otros tienen en cambio una candidata. "Es CFK" le dijo a este diario un importante sindicalista que acompañó a Fernández en la campaña de 2019 y que, desilusionado, se refugió luego en el Instituto Patria. También dirigentes de La Cámpora impulsan una suerte de operativo clamor convencidos de que si la expresidenta no toma las riendas del peronismo quien lo haga excluirá al kirchnerismo de las decisiones y las listas.

"Hasta el final van a jugar a que sea ella para negociar porciones más grandes", analiza un diputado nacional con experiencia. Conociéndola de cerca no cree que Cristina Kirchner quiera asumir un rol que exige tareas casi burocráticas. Lo mismo dice un exintegrante del gabinete de su segundo mandato.

En ese sentido en los últimos días circularon bromas de celular en celular señalando que el escándalo de Alberto Fernández apuró el ocaso del kirchnerismo. "Francisquito lo hizo" repiten quienes no olvidan que su padre había prometido terminar con el poder K\_\_\_

### **Bolsas descartables**

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 042/2024

Imputación prev.: \$61.031.904,51. Apertura: 03/09/2024 - 10 hs.

Adquirir bolsas descartables con destino al Servicio de Economato. EXPEDIENTE: Nº 2682/24.LUGAR A REALIZAR LA APERTURA E INFOR-MES: División Compras del Hospital J. M. Cullen Av. Freyre 2150 -(3000) - Santa Fe. En horario de 7,00 a 13,00 - 0342-4573357 int 114 al 116 - E-mail: licitaciones\_hospitalcullen@santafe.gov.ar, VALOR DEL PLIEGO: \$24.415- Deberá hacerse efectivo mediante depósito en la Cta. Cte, Nº 599-19233/10 del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. SELLADO FISCAL: \$2,268.

santafe.gob.ar



### **Determinaciones** bioquímicas

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 23/2024

Imputación preventiva: \$453.755.335. Apertura: 06/09/2024 - 9 hs.

Adquisición de determinaciones bioquímicas que incluyan provisión de reactivos, equipamiento en comodato y servicio técnico para Laboratorio. Destino: Hosp. Central de Reconquista. Expediente Nº Co 1058/2024. Lugar a realizar la apertura e informes: Doto: Compras y Suministros del Hospital Central Reconquista. Av. Hipólito Irigoyen 2051 (CP 3560). En horario de lunes a viernes de 7 a 12 hs. Tel. 03482-489100 - Int. 12125. Email: licitaciones.hcr@santafe.gov.ar. Valor del pliego: \$181.600. Debera hacerse efectivo mediante deposito en la cuenta corriente Nº 536-3806/06 dei Nuevo Banco de Santa Fe. Sellado Fiscal: \$2,268.

santafe.gob.ar



El Cronista

Apertura

### Miralo en VIVO

## Innovation Summit

Conectando ideas, creando el mañana



cronista.com 23 de Agosto - 10:00 hs.



Diego Bleger **KPMG** 



Cristian Deferrari Naranja X



Federico Barallobre MODO



Germán Garay Metrotel



Luis Bullrich **GCBA** 



Fernando Montero Globant



Vanessa Quercia **Banco Provincia** 



Leandro Alvarez BBVA



Agustina Foa Torres **BYMA** 



Martin Schleicher IAE Business School



Mariela Nahra Camuzzi



Patricio **Gutiérrez Pasman Smiles Argentina** 



Jorge Lucini Mercedes-Benz Argentina



Ezeguiel Balducci Buacar Ford Sudamérica



Walter Risi **KPMG** 



Juliana Monferrán **El Cronista** Moderadora



Mansilla **El Cronista** Moderador



Walter Brown **El Cronista** Moderador



Matías Castro **El Cronista** Moderador

No te pierdas la entrega del Premio al CIO 2024



































# Finanzas & Mercados

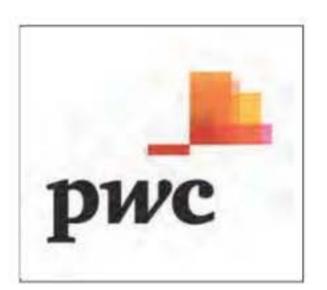

EXPECTATIVA POR EL RUMBO DEL MERCADO DE CAMBIOS

# La brecha del CCL con el dólar importador es de sólo 17% pero igual el cepo se mantiene



Las menores importaciones de este mes podrían revertirse cuando baje la tasa del impuesto PAIS.

La brecha se ampliará a 27% con la reducción en diez puntos del impuesto PAIS en septiembre. El equipo económico apuesta a caída del "contado con liquidación". Las señales del comercio exterior

Guillermo Laborda

glaborda@cronista.com

La Argentina es el país de las brechas. Tantas como tipos de cambio: dólar tarjeta, importador, blend, CCL, MEP, oficial, blue. Pero entre ellas, una de las

que se sigue de cerca es la del "contado con liquidación" con el dólar importador que surge del tipo de cambio oficial más el impuesto PAIS. A los precios de cierre de ayer, esa brecha es de apenas 17% con el CCL, cerrando a \$ 1296 y el importador en \$

1110 (que surge del mayorista en \$ 945 más el 17,5% del mencionado gravamen).

Lo que aparentaría ser una oportunidad para ir destrabando el cepo, levantando restricciones, en realidad no lo es. En primer lugar porque la brecha entre el CCL y el dólar importador va a trepar al 27% en septiembre dado que el Gobierno reducirá el impuesto PAIS de 17,5% a 7,5 por ciento. El dólar importador a los precios de ayer se ubicaría en \$ 1016. Bien podría el equipo económico definir una suba del dólar oficial a \$ 1032 que con el 7,5% llevaría el dólar importador a \$ 1110, es decir en los mismos niveles actuales. Ello no impactaría en los precios y daría oxígeno a varios sectores que reclaman por mejoras en el tipo de cambio oficial, especialmente el campo tras el derrumbe reciente del precio de la soja en Chicago.

Pero ya está decidido por el Gobierno que no habrá ninguna modificación en el actual esquema cambiario con subas de 2% mensual, en el ya establecido crawling peg. Todo lo que se asemeje a una devaluación brusca o corrimiento del sistema cambiario actual es rechazado por el Ministerio de Economía. Por más que ello no afecte el valor del dólar importador o, en definitiva, a los precios. Por este motivo es que la brecha entre el CCL y el dólar importador en septiembre trepará al 27% dado que este último tendrá una menor carga impositiva, de diez puntos por el PAIS.

Ayer, el INDEC dio a conocer un dato que siempre es mirado de cerca en el mercado porque brinda señales sobre el tipo de cambio. En julio, las exportaciones totalizaron u\$s 7221 mi-

llones y las importaciones, u\$s 5646 millones. "El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 0,4% en relación con igual mes del año anterior y alcanzó un monto de u\$s 12.867 millones. La balanza comercial registró un superávit de u\$s 1575 millones y un resultado positivo por octavo mes consecutivo", se destacó en el informe del INDEC.

De todas maneras las cifras pueden estar contaminadas por el anuncio del Gobierno de reducir el impuesto PAIS desde septiembre: los importadores que pudieron, postergaron las compras al exterior para septiembre a la luz de que iban a contar con un "descuento" de 10 puntos porcentuales de esa carga. Seguramente en el próximo mes el superávit comercial se reducirá drásticamente o bien mostrará déficit, en línea con estos movimientos.

"Es el octavo mes consecutivo de superávit comercial como contracara del ajuste del tipo de cambio real, monetario, fiscal. Desplome de las importaciones en volúmenes y buena performance de volúmenes exportados (bienes primarios) a pesar de la caída en precios internacionales de exportación", destacó en la red social X, Federico Furiase, uno de los principales colaboradores de Luis Caputo.

Más allá de las brechas y sus subas y bajas, el cepo tiene larga vida en la Argentina. Nada en lo inmediato.\_\_\_





El presidente Javier Milei festejó en redes la posible recategorización de Argentina.

EL CEPO ES LA PRINCIPAL TRABA

## JP Morgan prevé ingreso de u\$s 1000 millones si el país es otra vez emergente

Argentina recibiría una oleada de inversiones si logra un "upgrade" en su calificación financiera. Sin embargo, eso podría suceder sólo si levanta el cepo cambiario y sería recién en 2025 o 2026

\_\_\_ Leandro Dario

\_\_\_ ldario@cronista.com

La Argentina podría recibir una oleada de inversiones en el mercado de capitales si lograra un "upgrade" en su calificación financiera. Si MSCI eleva al país de "standalone" a la categoría de "mercado emergente", ingresarían cerca de u\$s 1000 millones al mercado de capitales, pronosticó un informe de JP Morgan. En el mejor de los casos, eso podría suceder en 2025 o 2026.

"El Gobierno de Javier Milei ha sostenido desde sus inicios que planea levantar los controles de capitales, que es la razón principal que evita que la Argentina sea clasificada como mercado emergente según los criterios de MSCI", aseguró el banco estadounidense.

Los analistas creen que, si se confirma la recategorización de la Argentina, habría un impacto positivo en la cotización de acciones y bonos locales. "Hay muchos fondos de inversión activos y pasivos que por mandato no pueden invertir en Argentina por su categoría actual. El cambio de categoría abre las puertas a que ingresen fondos en el mercado financiero argentino, apoyando las valuaciones de acciones y bonos", afirmó Diego Méndez, analista de PPI.

Pedro Moreyra, director de Guardian Capital, sostiene que habrá más apetito al riesgo argentino: "Tanto inversores particulares como institucionales podrían verse motivados a volcar su capital a activos argentinos, tanto acciones como bonos. En este contexto, podríamos ver interesantes subas en precios de acciones y paridades de los bonos".

Sin embargo, este cambio en la clasificación de la Argentina no será en el corto plazo, sino que habrá que esperar al menos hasta mediados de 2025, aunque el proceso de revisión podría extenderse incluso hasta 2026. MSCI suele anunciar cambios en su categorización de países durante su Revisión de la Clasificación de Mercados, que

suele programarse para junio, y generalmente está precedido por un largo proceso de consulta con los inversores.

"Los upgrades suelen hacerse en junio y este año ya pasó. Además, sería raro que la reclasificación se dé con cepo, por lo que es posible que el período de consulta se extienda", agrega Méndez.

Si Argentina levanta el cepo, MSCI iniciará el proceso de consultas con inversores, que podría extenderse un año más. Por lo que si se liberan las restricciones en 2025, la recategorización recién sería en 2026.

De todos modos, el presidente Milei festejó ayer el informe de JP Morgan, replicando un mensaje en redes sociales de otro usuario que rezaba: "Saluden al Standalone Market que se va".

MSCI clasificó en 2021 a la Argentina como un mercado de frontera debido a los estrictos controles de capitales instaurados por el cepo cambiario. La estadía del país entre los emergentes apenas duró dos años, ya que en 2019 había vuelto a esa categoría tras estar una década como mercado de frontera.

Si la Argentina se reincorporara a los índices MSCI EM, JPMorgan cree que ingresarían inversiones por casi u\$s 1.000 millones, incluidos u\$s 786 millones del Standard Index, conformado por YPF, Galicia, Banco Macro y Pampa, y u\$s 176 millones del Small Cap Index. "Con un peso estimado del 0,2% en los mercados emergentes, Argentina se situaría entre Colombia y Perú en el índice EM", dijo Diego Celedón, de JPMorgan.

Otros bancos internacionales también son optimistas con la Argentina. "En nuestra opinión, las valoraciones de los bonos se han abaratado demasiado y creemos que pueden mejorar a medida que el Gobierno avanza en el cumplimiento de sus objetivos fiscales", aseguró Bank of America. RIESGO PAÍS, CERCA DE 1500 PUNTOS

## Inversores tomaron ganancias a la espera de señales de la Fed

... Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

Los inversores del mercado bursátil tomaron ganancias ayer. A la espera de señales por parte de la Reserva Federal respecto a un recorte de tasas de interés, las acciones estadounidenses cedieron y contagiaron a los activos argentinos, lo que llevó a que el riesgo país se acercara nuevamente a los 1500 puntos básicos.

El informe de JP Morgan, en el que menciona una posible mejora en la calificación crediticia de la Argentina y la hipotética llegada al país de u\$s 1000 millones en operaciones (ver aparte), no alcanzó para impulsar a los activos locales, que se alinearon con el tono bajista con el que operó el mercado estadounidense.

El banco de inversión predijo que si la Argentina saliera de la categoría "standalone" (inclasificable) para sumarse nuevamente a los índices de "mercados emergentes" de MSCI, cuatro empresas formarían parte del índice "Argentina Standard": YPF, Grupo Financiero Galicia, Banco Macro y Pampa Energía.

Los ADR de estas cuatro empresas cotizaron ayer con variaciones mixtas, sin mostrar, por ahora, un gran optimismo de los inversores. El activo de renta variable de Galicia en Nueva York avanzó 0,3%, mientras que YPF, Pampa y Macro cedieron 0,7%, 0,5% y 0,1%, respectivamente.

"Los inversores estarán atentos este viernes a qué dice Jerome Powell, presidente de la Fed de Estados Unidos, en el tradicional Simposio de Jackson Hole, respecto al devenir de la política monetaria, en especial del sendero de tasas de interés", afirmó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Además, los operadores del mercado estarán atentos hoy a la publicación de las minutas correspondientes a la reunión que realizó la Reserva Federal en julio, las cuales podrían dar algunas señales respecto a las medidas de política monetaria que aplicará la entidad, en medio de los temores por una recesión económica.

#### **ACTIVOS EN BAJA**

En ese marco, Wall Street operó con variaciones negativas de manera generalizada. Entre los principales índices bursátiles de referencia, el Nasdaq retrocedió 0,35% respecto al cierre previo, mientras el S&P 500 y el promedio industrial del Dow Jones finalizaron la jornada con bajas de 0,15% y 0,20%, respectivamente.

El mercado estadounidense cortó así la seguidilla de ocho jornadas consecutivas en alza, mientras las tasas de los bonos del Tesoro a 2 y 10 años registraron caídas de 7 y 6 puntos básicos para ubicarse en 3,99% y 3,81%, respectivamente.

Por arrastre, gran parte de los ADR argentinos cotizaron en baja en Estados Unidos. Las principales bajas se dieron en los activos de Tenaris (-2,5%), Corporación América (-2,4%) y Cresud (-2,2%). Los únicos que

El mercado estadounidense contagió a los activos argentinos, que operaron con bajas de manera generalizada

Los operadores estarán atentos a la publicación de las minutas de la reunión que realizó la Reserva Federal en julio

avanzaron fueron los de las energéticas Edenor (3,5%), Vista (1,7%) Transportadora de Gas del Sur (0,5%), además de Banco Galicia (0,3%).

Las acciones cotizaron mixtas en la plaza local. El S&P Merval avanzó 0,1% en pesos y cedió 0,1% medido en dólares al tipo de cambio CCL mediante Cedear. Las subas del panel líder fueron encabezadas por los papeles de Edenor (4,3%), Sociedad Comercial del Plata (2,3%), Cablevisión (1,9%) y Transener (1,5%), mientras las principales bajas fueron las de Telecom (-2%), Cresud (-1,9%), Ternium (-1%) y Central Puerto (-0,8%).

Los títulos de renta fija soberana en dólares operaron bajista, a contramano de la deuda de los mercados emergentes. Los bonos Globales en Estados Unidos retrocedieron hasta 0,6%, liderados por los que vencen en los años 2041 y 2030. El riesgo país, en tanto, avanzó 22 puntos básicos y finalizó la jornada en 1493 unidades. PARA EVITAR PAGAR LA MULTA DEL 5%

# Blanqueo: ahora se podrá invertir en FCI, cheques de pago diferido y pagaré bursátil



La idea del ministro Luis Caputo es que se masifiquen las cuentas especiales de regularización

Lo único que quedará afuera son los Cedeary algunos fideicomisos. Evalúan extender el plazo de la primera fase hasta fines de año. También se podrá invertir en inmuebles, rodados y maquinaria

\_\_\_ Mariano Gorodisch

\_\_ mgorodisch@cronista.com

El Gobierno amplió las inversiones que se pueden hacer durante el blanqueo para no pagar multa: agregó los cheques de pago diferidos, pagarés bursátiles y títulos aportados a fondos de riesgo de sociedades de garantía recíproca.

La medida amplía las opcio-

nes y permite también que las cuotapartes de fondos comunes de inversión, las acciones colocadas por oferta pública y las obligaciones negociables puedan suscribirse o adquirirse con los recursos exteriorizados, cuando hasta ahora sólo estaba la posibilidad de destinar los fondos a la suscripción. Por ende, lo único que ahora quedaría fuera del menú serían los Cedear y ciertos

fideicomisos no productivos.

Roberto Silva, presidente de la Comisión Nacional de Valores, explicó a El Cronista que el objetivo con la inclusión de los pagarés y cheques de pago diferidos bursátiles entre los nuevos instrumentos disponibles para la exteriorización es doble: "Por un lado, facilitar el acceso de más actores con más opciones para exteriorizar sin costo. Por otro lado, facilitar que los fondos exteriorizados contribuyan al financiamiento de las pymes".

A su juicio, esta exteriorización "es una oportunidad muy importante que puede contribuir mucho al financiamiento de los demandantes de fondos en el mercado de capitales y, por ende, esperamos que sea muy exitoso."

En diálogo con este diario, Fernando Luciani, CEO del

Se podrá comprar un auto, una maquinaria o un inmueble con el agregado de que no se pagará el impuesto a la transferencia

Otra de las alternativas que está tomando fuerza es extender la fase 1, que vence el 30 de septiembre, hasta cerca de fin de año

Mercado Argentino de Valores (MAV), celebra que en la Argentina se vaya consolidando una especialización en inversión en todos los productos de factoring y cuentas a cobrar, que son los que se transaccionan en MAV: "Nos parece razonable que estén incluidos como cualquier otro instrumento dentro de los elegibles".

Desde el gabinete económico hacen hincapié en que este blanqueo no tiene un fin recaudatorio, al punto que es el concepto original ideado tanto por el presidente Javier Milei como por su entonces asesor Carlos Rodríguez, de hacer un blanqueo popular de mercado, de modo que todos los pequeños

ahorristas pudieran blanquear sin problemas.

La idea del ministro Luis Caputo es que se masifiquen las cuentas especiales de regularización de activos (CERAS), de modo que todo aquel que se mueva entre ellas hasta el 31 de diciembre del 2025 no pagará multa. En la reglamentación del blanqueo, que debería salir antes de que termine la semana próxima, se establecerá que con el cash regularizado se podrá comprar un auto, una maquinaria o un inmueble con el agregado de que no se pagará el impuesto a la transferencia, siempre para ser recolocado cuando se mueva todo entre estas cuentas especiales. Incluso, hasta se podrá usar para refacciones del hogar, para pagar a proveedores e invertir en obras que estén 50% avanzadas.

La premisa reside en que el cash exteriorizado no pague multa si es usado para ser recolocado de alguna manera en la economía. Por lo tanto, desde distintas cámaras empresarias están en conversaciones con el Ministerio de Economía para que dentro de la reglamentación que salga en los próximos días estén incluidos todos los activos que, de alguna manera, puedan ser aplicados a bienes de capital o a productos que terminen reactivando la economía real.

Otra de las alternativas que está tomando fuerza en el quinto piso del Palacio de Hacienda es extender la fase 1, que vence el 30 de septiembre, hasta más cerca de fin de año, ya que la legislación le dio al Gobierno un año a partir del 1° de julio, con lo cual se podría extender hasta julio de 2025 y correr hacia adelante todas las fechas. En lugar de que termine el 30 de abril, que el blanqueo pueda terminar dos meses después, el 30 de junio del año próximo.

ACUMULA ONCE JORNADAS POSITIVAS

# Con más ingresos desde el exterior, el BCRA compró otros u\$s 50 millones

\_\_\_ Enrique Pizarro

\_ epizarro@cronista.com

El Banco Central logró ayer nuevamente un saldo positivo en su intervención en el mercado de cambios aunque, en la misma jornada, las cotizaciones alternativas del dólar detuvieron la tendencia bajista en todas sus variantes.

El Central tuvo un saldo comprador de u\$s 50 millones, con lo cual registró once jornadas consecutivas con compras netas de reservas en el mercado oficial. El saldo acumulado en lo que va de agosto asciende a u\$s 445 millones.

"Los ingresos de divisas

desde el exterior excedieron a la demanda para atender a las obligaciones correspondientes a importaciones y generaron un escenario que justificó otro saldo positivo para la autoridad monetaria", señalaron los operadores de PR Corredores de Cambio.

Las compras de dólares

contribuyeron al avance de las reservas internacionales brutas del Banco Central. En las tenencias se registró un incremento de u\$s 163 millones, por lo que finalizaron la jornada en u\$s 27.674 millones.

Los operadores del mercado prevén que, a este ritmo de compras, la autoridad monetaria podría terminar agosto con un saldo positivo, que serviría para compensar las ventas netas que registró en los dos meses anteriores para abastecer a la demanda de divisas de los importadores.

Las compras de reservas se dieron en una jornada en la que la autoridad monetaria mantuvo el ritmo devaluatorio con otro incremento de \$ 0,5 para el tipo de cambio oficial mayorista, que avanzó a \$ 944,5, y en la que el volumen operado descendió a u\$s 214,18 millones de contado.

Por su parte, las cotizaciones alternativas del dólar operaron en alza. El MEP a través del GD30 y CCL mediante Cedear avanzaron 0,3% para ubicarse en \$ 1294 y \$ 1290, respectivamente. En el mercado informal, en tanto, el precio del billete avanzó 0,4% y se negoció en \$ 1335 en la punta de compra y \$ 1355 en la de venta.

MARGEN PARA LOS TÍTULOS PÚBLICOS

## En el rally de activos argentinos, las acciones toman la delantera y los bonos se retrasan

La relación entre el S&P Merval y riesgo país lleva a los analistas a ser cautelosos con las acciones. Ven potencial en los papeles aunque buscan acciones de sectores con mayor crecimiento.

\_\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

Luego de las turbulencias sufridas a comienzo de agosto, las acciones se recuperaron y regresaron a zona de máximos previos. El S&P 500 subió 8 jornadas consecutivas y avanzó 7,8%, siendo la mejor performance para 8 días desde marzo de 2022 y el Nasdaq avanzó 10,6% en el mismo periodo.

Por su parte, el S&P Merval en dólares se destacó por sobre los índices globales y regionales, avanzando 23% en las últimas 8 jornadas. Durante el mismo periodo, los títulos soberanos argentinos también se recuperaron, con subas de entre 5% y 9%

#### **RIESGO PAÍS VS ACCIONES**

La recuperación de los bonos hizo que el riesgo país apunte a la baja y perfore los 1500 puntos, situándose en los 1471 puntos básicos. Analizando la relación entre el riesgo país y las acciones, se observa que la renta variable local se encuentra en valores de sobre valuación. Es decir, el nivel actual del S&P Merval en dólares se encuentra elevado en relación al valor del riesgo país y lejos de su correlación de largo plazo.

Los analistas de Romano Group indicaron que según la ecuación que presentan los datos de dispersión, para estos Dados los últimos balances publicados, el sector de Oil & Gas es el que tiene más oportunidades, se afirma.

niveles de riesgo país, el S&P Merval en dólares (CCL) normalmente se encuentra a niveles inferiores que los actuales (u\$s 800). Y al mismo tiempo, a estos niveles de S&P Merval (CCL), normalmente el riesgo país se encuentra en niveles inferiores que los actuales (410pb). Ambos activos tienen una correlación alta, aunque dicha relación implica que, o bien los bonos están baratos, o las acciones están caras.

Maximiliano Bagilet, team líder de TSA Bursátil, remarcó que la correlación entre bonos y acciones en dólares siempre fue positiva. "En los últimos 10 años hay una correlación positiva arriba de 0,5. Y la de los últimos meses es igual, 0,5 y positiva. Una caída en los bonos aumenta el riesgo país y por lo tanto aumenta el costo de financiamiento de las empresas y baja el flujo de fondos de las empresas. Por eso tiene que tener correlación positiva Merval y Curva Soberana siempre", explicó.

Por otro lado, agregó que si bien existe una correlación positiva, ello no quiere decir que se muevan a la misma velocidad. "Hay ciclos donde la Curva Soberana se mueve más rápido o reacciona más fuerte que la S&P Merval en dólares y hay veces que las acciones se adelantan a la Curva Soberana", indicó.

#### LAS ACCIONES PREFERIDAS

En un contexto en el que reina la incertidumbre, los analistas ven valor en las acciones aunque a la hora de seleccionarlas, destacan aquellas que tienen mejores fundamentos detrás. En ese sentido, el mercado encuentra a los papeles del sector de Oil & Gas como el de mayor potencial en el mediano plazo.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, ve valor en la renta variable local y ve oportunidades en acciones que estén impulsadas por el RIGI. "Nos gustan acciones vinculadas el sector de minería, energía y petróleo como por ejemplo Pampa Energía, YPF, Central Puerto, Transportadora de Gas del Sur y del Norte", indicó.

Gabriel Proruk, analista de renta variable de Grupo IEB, ve valor en la renta variable local, en particular el sector energético. "Dados los balances que vienen presentando las compañías del sector Oil & Gas, creemos que las oportunidades siguen estando en dicho sector, ya que nos ofrece una combinación de potencial alcista y cobertura, dado los fundamentals sólidos que vienen demostrando y los proyectos en cartera de las compañías, lo que destaca el potencial de crecimiento y desarrollo para el sector", dijo.\_\_\_



# Negocios



# Financian motos para delivery Pedidos Ya y Grupo La Emilia facilitarán, a precios preferenciales, la compra de unidades 0 km de modelos de las marcas Motomel y Suzuki a más de 45.000

repartidores de la app.

INVERSIÓN INICIAL DE MÁS DE U\$S 7 MILLONES

# Una minera canadiense compra siete proyectos de cobre en la Argentina



Las propiedades que pasarán a manos de Kobrea están en un cinturón de pórfidos de cobre-oro-molibdeno de clase mundial

Kobrea Exploration desembarca en el país. Firmó un acuerdo de opción exclusiva para adquirir prospectos mendocinos, tras la adhesión de la Provincia al RIGI

\_\_\_ Florencia Lendoiro

\_\_ flendoiro@cronista.com

Kobrea Exploration acaba de firmar un acuerdo de opción exclusiva para comprar siete proyectos de cobre en Mendoza. La noticia llega luego de la adhesión de la Provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) e incluye el pago de casi u\$s 7 millones.

Las propiedades donde desembarca esta empresa canadiense cubren más de 73.000 hectáreas y corresponden a los proyectos de cobre: Sofi, El Perdido, Mantos de Cobre, Cuprum, Elena, Verónica y El Destino.

"La ejecución del acuerdo representa un hito importante para la Compañía. Las propiedades presentan sistemas de pórfidos de cobre-oromolibdeno infraexplorados dentro de un cinturón de pórfidos de clase mundial donde, en 2024, varios proyectos vecinos han obtenido permisos de perforación por primera vez", dijo James Hedalen, director ejecutivo de Kobrea Exploration.

Los proyectos incluidos en el acuerdo son: Sofi, El Perdido, Mantos de Cobre, Cuprum, Elena, Verónica y El Destino

El CEO de Kobrea, James Hedalen, dijo que la compra de los nuevos proyectos es un hito para la compañía Esta empresa con sede en Vancouver se dedica a la exploración y desarrollo minero, y está centrada en la adquisición y exploración de proyectos de metales básicos en América del Norte y del Sur.

El Cinturón de Pórfido Neógeno al que se refiere Hedalen en Malargüe Oeste incluye los yacimientos de pórfidos de cobre Los Bronces / Río Blanco y El Teniente, que según indicó la compañía representan el segundo y tercer yacimientos de cobre más grandes del mundo, respectivamente. Y las propiedades que adquiere Kobrea están situadas a 80 kilómetros al sur de El Teniente y a 70 kilómetros al oeste de la ciudad de Malargüe.

"Las propiedades se consideran altamente prospectivas para yacimientos de pórfidos de cobre y pórfidos de cobre-oro. Varios objetivos de pórfido han sido esbozados en superficie por operadores anteriores, sobre todo VALE Exploration Argentina entre 2010 y 2013, aunque hasta la fecha no se ha completado ninguna perforación en las propiedades", indicó la empresa.

La operación tiene una ingeniería compleja. Para ejercer la opción, la empresa deberá, durante los cinco años de vigencia del contrato de opción, emitir un total de hasta 3, 5 millones de acciones ordinarias en diferentes plazos. Además, efectuará pagos en efectivo por un monto total de hasta u\$s 6.760.000, también con plazos prestablecidos.

En el acuerdo, se prevé minimizar riesgos para la compañía en caso de trabas en el avance del proyecto, como no conseguir los permisos necesarios para llevar a cabo actividades de exploración en las propiedades. Si sucede, el plazo de los pagos y emisiones se pospondrá, sujeto a un aplazamiento máximo de 18 meses.

Si, dentro de ese periodo la compañía obtiene permisos sobre un subconjunto específico de las propiedades mineras que comprenden la operación, la empresa tendrá la opción de realizar el pago completo y la emisión de acciones para mantener en vigor la totalidad de la opción, o realizar el pago y la emisión de acciones, sujetos a una reducción del 30%, para mantener en vigor únicamente la opción con respecto a algunas de las propiedades.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, destacó la llegada del RIGI durante el Council of Americas, la semana pasada, e incluso fue más allá. Dijo: "es un buen instrumento, pero entiendo que es insuficiente. Creemos que el RIGI debe dar impulso a una deliberación pública acerca de una nueva relación entre el fisco y los contribuyentes. Creo que esa reforma es la que viene por delante. Que los impuestos no sean un estorbo para nuevas inversiones de todo tipo".\_\_\_

Negocios 19 Negocios 19



En Campana, con 770 empleados, Honda también produce motos para el mercado local y de exportación

LA EMPRESA CUMPLIE 46 AÑOS EN EL PAÍS

## Honda invierte u\$s 15 millones para exportar más partes a Brasil

El desembolsos se ejecutará durante los próximos tres años. En su planta de Campana, la japonesa también produce nueve modelos de motos que explican el 95% de sus ventas en el mercado local

\_\_ Ignacio Ortiz

\_\_\_ iortiz@cronista.com

Honda Motor de Argentina invertirá u\$s 15,4 millones en su planta industrial del partido bonaerense de Campana, para incrementar la producción de piezas para motos de alto valor agregado y que se exportarán a las terminales de la compañía japonesa en Brasil.

La empresa de motocicletas que más produce y vende en el país celebra este mes sus 46 años en la Argentina. Desde 2006, cuando inició la producción de local de motos, superó los 1,4 millones de unidades fabricadas en el país, de las cuales en la actualidad produce nueve modelos, que representan el 95% del total de sus ventas domésticas.

La firma anticipó que, como parte de la estrategia de incrementar la producción nacional de piezas y unidades, tiene un objetivo proyectado para este año fiscal de incrementar el número de piezas de exportación, las que tendrán como destino las terminales de la marca en el vecino país, las más importantes de la marca japonesa en la región.

Para lograrlo, hará el desembolso u\$s 15,4 millones durante los próximos tres años para ampliar la capacidad de producción de las partes que ya se vienen fabricando en la planta y la incorporación de otras nuevas, que permitirán localizar en la región los insumos de la producción brasileña.

Honda también exporta motos terminadas desde hace más de 10 años con la XR250 Tornado como modelo emblema, y esas unidades llegan a mercados como Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Ghana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

En cuanto a partes y piezas, la exportación comenzó incipientemente a la par de la producción de motos en la Argentina y se fue incrementando con destino al mercado de reposición de Brasil.

El mercado nacional alcanzó en los primeros siete meses del año del año unas 243.797 motos vendidas, con una caída de 11,9% respecto de 2023, a pesar de lo cual la marca mantiene una participación de mercado en torno al 22% y la Honda Wave 110 como el modelo más vendido.

Santiago Pogliano, director de Honda Motor de Argentina, resaltó que esta nueva inversión fortalecerá la producción local y la sinergia con la región. En cuanto a partes y piezas, recordó que la exportación comenzó incipientemente a la par de la producción de motos en Argentina y se fue incrementando con destino al mercado de reposición de Brasil.

La primera planta de la compañía en el país se emplazó en Florencio Varela en 2006, con el inicio de producción del primer modelo, la Biz C105, y luego Wave NF100, que se convertiría en la moto más vendida de la Argentina por cinco años consecutivos.

La marca lleva fabricados 30 modelos de motocicletas en el país. La planta de Campana se inauguró en 2011, tras una inversión de u\$s 250 millones, donde inicialmente se produjo el modelo de auto City, al que en 2015 siguió la H-RV y sumó motos, tras el cierre de Florencio Varela. Desde 2020, Campana sólo hace motos.

Actualmente, con más de 770 empleados en Campana se producen una moto cada 67 segundos y se fabrican más de 500 unidades en nueve modelos: Wave 110S, Wave C110CD, NAVI, CB125F, GLH150, XR150L, XR190L, XR250 y CB300F Twister. RECIBIÓ EL PREMIO EL FIN DE SEMANA

## El ganador del "mejor alfajor del mundo" quiere abrir en Palermo

\_\_\_ rguesada@cronista.com

Una capa galletita, mermelada de frambuesa, una capa de merengue cocido, frambuesa liofilizada y baño de chocolate. El mejor alfajor del mundo se produce en Monte Grande y su fabricante ya quiere instalar su propia confitería en Palermo.

Nacida en 2021, Sr. Alfajor nació casi como por casualidad. Su fundador, Sebastián Gaudio, era dueño de varias agencias de Rapipago en el Gran Buenos Aires y, tras la pandemia tuvo que reinventarse.

Así, en septiembre de 2020 empezó a vender helados y con el fin de la temporada, en marzo de 2021, comenzó a hacer alfajores. La intención era aguantar hasta que volviera el verano y seguir con los helados. Su inversión inicial fue un tarro de dulce de leche y una manga, y la producción era en el horno de su casa.

Sin embargo, cuando empezó la nueva temporada de verano los clientes le pedían más alfajores. Con la demanda que tenía, vio que la oportunidad era seguir ese camino.

Este era el segundo emprendimiento gastronómico
de Gaudio. En 2018, había
creado la marca Señor Milanesa, en Monte Grande. El
concepto era una fábrica de
milanesas que hacía delivery
de productos cocidos y crudos. Por ese entonces, comenzó a cocinar en algunos
programas de televisión y
llegó a trabajar como el cocinero de la cárcel en la serie El
Marginal.

"Al poco tiempo de haber empezado con los alfajores, me enteré del Campeonato Mundial del Alfajor. Aunque no quería entrar, porque creía que era muy nuevo para eso, me convencieron y me presenté. Esa primera vez, en 2022, gané una medalla de bronce con el triple", recuerda Gaudio.

El año siguiente, agrega, volvió a colarse en el medallero con un oro y una plata. Pero el golpe definitivo lo dio el fin de semana pasado cuando en la última edición del certamen se llevó el premio al mejor alfajor.

"Presenté nueve muestras en total y no gané con el que pensaba", dice y señal que después de cada concurso, Sr. Alfajor dio un salto en la producción, que hoy llega a las 700 unidades diarias. Su objetivo ahora es llegar a las 2000. Para ello de-

Nacida en 2021, Sr. Alfajor tiene dos confiterías en Monte Grande y produce 700 unidades al día.

berá sumar algún empleado más a los seis que ya tiene trabajando en la planta.

Por el momento, Sr. Alfajor cuenta con dos bocas de expendio en Monte Grande. La primera está ubicada en un viejo kiosco de diarios situado bajo la fábrica. La otra es una confitería a pocas cuadras de la estación.

"El próximo paso será abrir en Miramar y después me gustaría llegar a la ciudad de Buenos Aires, con alguna confitería en Palermo o Recoleta. La idea es crecer con locales propios, a lo sumo con algún socio. Por el momento no quiero hacer franquicias", explica Gaudio...



El alfajor ganador del Mundial tiene frambuesa y merengue

EL PRECIO SUPERA LOS \$ 145,5 MILLONES

## Ford empieza a comercializar en el país "la mejor pick-up de su historia"

El óvalo lanza la F-150 Raptor. Importada de los Estados Unidos, es uno de los modelos que desarrolló su división Performance, que este mes expandió su operación a América del Sur

\_\_\_ Juan Manuel Compte

\_\_\_ jcompte@cronista.com

En el marco del lanzamiento de su división Performance, especializada en vehículos de alto rendimiento y competición, Ford empezó a vender en el país la F150 Raptor, "la mejor pickup en la historia de la marca", en palabras de sus ejecutivos. Fabricado en los Estados Unidos, el modelo, que compite en el segmento de las pick-ups full size, tiene un precio cercano a los \$ 145,5 millones.

"Es la versión más extrema de la mejor pick-up de la historia", aseguró durante la presentación Diego Barruti, gerente de Producto del óvalo. La F-150 Raptor está basada en la F-150, la pick-up más vendida de los Estados Unidos en los últimos 47 años. De 456 caba-

llos de fuerza, motor 3.5 L V6 EcoBoost biturbo y caja automática de 10 velocidades, está desarrollada por Ford Performance, división que la automotriz estadounidense introdujo este mes en América del Sur y que, además de este modelo, desarrolló productos como el Mustang GT Performance, el Mustang Mach-E GT Performance (100% eléctrico) y la versión Shelby del pony car.

De los comercializados en la Argentina, la marca -que será la bandera de Ford en su vuelta a la Fórmula 1, en 2026- hizo la Ranger Raptor y la anterior versión de la F-150 Raptor. También, la Explorer ST (vendida en Chile, Colombia y Perú).

Desde su lanzamiento en el país, realizado en 2020, Ford vendió más de 1600 unidades de la F-150, de las cuales más del



El 70% de las F-150 que vendió Ford en el país fueron Raptor

70% fueron Raptor. Una sorpresa para los ejecutivos del óvalo, que, cuando hicieron su plan de negocios, esperaban un mix 60-40 entre la versión Lariat (la de mayor confort de las "regulares") y la Raptor (deportiva), respectivamente. La proyección de ventas para la nueva gama F-150 es de 600 unidades a régimen de año regular, sugieren conocedores del proyecto. Ford inició la renovación, por ahora, con la Raptor.

El segmento de pick-ups es uno de los más competitivos del mercado automotor argentino. En la última década y media, el país se especializó en la producción de este tipo de vehículos, aunque en una categoría inferior: las medianas. Ford, de hecho, lanzó el año pasado la nueva generación de la Ranger, producto de una inversión de u\$s 580 millones realizada en su planta de General Pacheco. El modelo, hoy, aporta el 60% de

las ventas del óvalo en América latina y compite a escala regional con la Toyota Hilux, la Nissan Frontier, la Renault Alaskan y la recientemente renovada Volkswagen Amarok. Todas made in Argentina.

En el país, las ventas de esos modelos sumaron 101.138 unidades, una participación del 22,5% sobre el mercado total y un crecimiento del 42,5% contra 2022, por encima del 10,2% que subieron los patentamientos de vehículos de pasajeros y comerciales livianos, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Sin embargo, el segmento acusó en siete meses de 2024 un mayor impacto que el que tuvieron las ventas de vehículos nuevos en ese período. Mientras que el mercado general cayó 19,1%, a 226.318 unidades, los patentamientos de estas pickups medianas se retrajeron 32%, a un total 47.556, de acuerdo con los datos de la cámara de los concesionarios.

En el mercado doméstico, la F-150 compite directamente contra la RAM, de Stellantis. El año pasado, este modelo -importado de México- se vendieron 258 unidades, contra las casi 700 de 2022. La razón principal, el freno a la importación. Sin esa barrera, entre enero y julio de 2024, se patentaron más de 2000 unidades de la pick-up full size de Stellantis. Habían sido 157 en siete meses de 2023, según Acara...

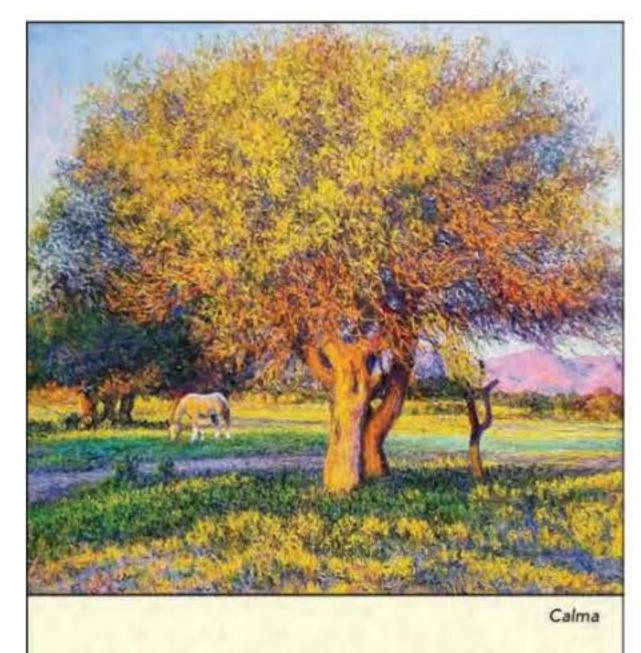

## **MARIO SANZANO**

.Soles.

Lunes a Viernes de 12 a 20 hs. Cerrito 1522 | Buenos Aires | Tel.: (011) 4815 1556 www.zurbaran.com.ar

00000

FIRMÓ UN ACUERDO CON UN GRUPO LOCAL

## Bayer avanza con la agricultura regenerativa en la Argentina

El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

Bayer, una de las principales empresas mundiales de ciencias e innovación en las áreas de semillas y tratamientos de semillas, protección de cultivos, así como de soluciones para el control de plagas no agrícolas, firmó un acuerdo con la Familia Prodeman, un grupo cordobés dedicado a la producción sustentable de maní, con el objetivo de producir más con menos, una práctica habitual de la agricultura regenerativa.

Esta alianza se enmarca en la estrategia de la multinacional, mediante la que, focalizada en la agricultura regenerativa, buscará duplicar su presencia a nivel mundial. De hecho, busca acceder para 2030 a nuevos mercados potenciales por 100.000 millones de euros anuales.

A su vez, el acuerdo vislumbra el compromiso de ambas empresas con la producción sustentable. De hecho, ya hay un proyecto en marcha que Familia Prodeman, el grupo cordobés que se alió con Bayer, se dedica a la producción sustentable de maní

busca mostrar cómo las buenas prácticas agrícolas y las nuevas tecnologías pueden integrarse en sistemas productivos que buscan el cuidado y regeneración de los recursos naturales.

Se trata del "Cropmix Prodeman", un centro agronómico de 318 hectáreas ubicado en la localidad de General Cabrera, en la provincia de Córdoba, donde se llevan a cabo prácticas agrícolas que incluyen la rotación de cultivos, el uso de tecnología de riego subterráneo y la digitalización de procesos. Entonces, no es solo es un campo de producción, sino que también un muestrario de prácticas agrícolas regenerativas, en las que se demuestra cómo es posible producir maní

de manera sostenible.

La estrategia de Bayer tiene el objetivo de fomentar la agricultura regenerativa, como respuesta a la seguridad alimentaria y el cambio climático, dos desafíos que la empresa se propone resolver a nivel mundial, como consecuencia también del proyectado aumento de personas en el mundo.

"Para 2050, habrá un 20% de la producción de alimentos perdida por el cambio climático y se dispondrá de un 20% menos de tierras para uso agrícola. Pero, al mismo tiempo, habrá más de 2200 millones de personas nuevas que deberán comer, lo que incrementará los requerimientos de alimentos y bebidas en un 50%", cuantificó Rodrigo Santos, líder mundial de la división Crop Science de Bayer, en junio del año pasado, en el marco del Innovation Summit que el gigante alemán realizó en Nueva York. En ese sentido, aseguró que "la agricultura regenerativa es el futuro de esta industria".\_\_\_

El Cronista | Miércoles 21 de agosto de 2024

# Info Technology



#### Samsung expande Circle to Search

La marca surcoreana anunció que la innovadora herramienta de búsqueda de imágenes llegará a los populares smartphones de la serie A y a las tablets Galaxy Tab S9 FE y FE+



Los ciberdelincuentes apuntan a las empresas de telecomunicaciones para hacerse de valiosos datos

RELEVAMIENTO DE AMENAZAS DIGITALES

# Las telcos, en la mira de los hackers: son el principal blanco de ataques

Además del sector de las telecomunicaciones, las empresas de medios también sufrieron un gran número de incidentes virtuales a lo largo del primer semestre de este año

\_ Matías Rufino

\_ mrufino@cronista.com

El sector de telecomunicaciones experimentó 284 incidentes de ciberseguridad por cada 10.000 sistemas, habiendo enfrentado el mayor número de ataques debido al interés de los hackers en la explotación de datos confidenciales y relaciones de confianza con sus clientes.

Así lo confirmaron las estadísticas del primer semestre de 2024 divulgadas por la compañía de ciberseguridad Kaspersky, las cuales también arrojaron que las empresas de medios de comunicación registraron 180 ataques y son tradicionalmente blanco de ataques durante conflictos a nivelglobal.

"Un ataque exitoso, especialmente uno avanzado, dirigido a una empresa de telecomunicaciones puede exponer millones de registros de clientes, incluidos datos de contacto, números de seguridad social e información de tarjetas de crédito", indicó Sergey Soldatov, responsable de Kaspersky Managed Detection and Response Un ataque exitoso puede exponer millones de registros de clientes, incluida información de tarjetas de crédito

Los ataques de ransomware tuvieron un preocupante aumento interanual del 13 por ciento

(MDR), que se encarga de detectar las amenazas dirigidas a las organizaciones.

Asimismo, consideró que estas maniobras "pueden servir de posible trampolín para otros ataques a clientes, a través de la explotación de relaciones de confianza". Por ende, el sector de las telecomunicaciones resulta sumamente atractivo para los ciberdelincuentes.

El estudio de MDR reflejó que, a nivel mundial, el número de incidentes cibernéticos en general se mantuvo relativamente estable en los últimos 12 meses, incluso con un ligero descenso. Esto se debe a que las organizaciones reforzaron sus medidas de ciberseguridad, como las evaluaciones de vulnerabilidades y las pruebas de penetración, luego del repunte de los ataques que hubo en el período 2021-2022.

#### RANSOMWARE POR REGIÓN

Por otra parte, en el segundo trimestre de 2024, los ataques de ransomware registraron un aumento interanual del 13%, según un estudio realizado por Check Point Research.

Si bien tuvo un leve descenso de casos con respecto al año anterior (3%), América del Norte fue la región más afectada, con un 58% de todos los ataques de ransomware notificados. Por su parte, Europa padeció el 19% de los incidentes, aunque con una notable caída del 28%. Además, la región Asia-Pacífico experimentó la mayor suba (38%) y representó el 16% de los ataques.

En cuanto a los impactos del ransomware por industria, desde el proveedor de soluciones de ciberseguridad afirmaron que "el sector más afectado a nivel mundial ha sido el manufacturero, con el 29% de ataques de secuestro de datos y extorsión en todo el mundo, con un aumento interanual del 56%".

Detrás, aparece el sector sanitario, con un 11% de los ataques y un incremento del 27%; y el sector minorista/mayorista, que sufrió el 9% de los ataques y un notable descenso del 34% respecto de 2023.

Por otro lado, el sector de las comunicaciones y los servicios públicos padecieron un crecimiento en los incidentes de ransomware, con escaladas de 177% y 186%, respectivamente.

#### MEDIDAS DE PREVENCIÓN

Ante el gran aumento de ciberataques a nivel mundial, más aún en lo que respecta a ransomware, resulta una necesidad imperiosa para las empresas el hecho de contar con estructuras de ciberseguridad sólidas.

"Al aplicar medidas de seguridad avanzadas, fomentar una cultura de concienciación y prepararse para posibles incidentes, las empresas pueden defenderse mejor contra la incesante oleada de ciberamenazas", destacaron desde Check Point Research.

En ese sentido, no solo es importante mejorar las posturas de seguridad, sino también la conciencia de los empleados sobre las últimas ciberamenazas y tácticas de phishing. Otro punto a tener en cuenta son las copias de seguridad periódicas, lo cual permite a las compañías abordar y mitigar rápidamente el impacto de los ataques, y la prevención avanzada de amenazas, utilizando tecnologías como sandboxing y herramientas anti-ransomware....

## Financial Times



#### Tragedia en Sicilia

El empresario Mike Lynch, conocido como el 'Bill Gates británico', y el presidente de Morgan Stanley, Jonathan Bloomer, permanecen desaparecidos junto a otras cuatro personas tras el naufragio de un yate de lujo.

RUMBO A LA CASA BLANCA

# El plan económico de Kamala Harris inquieta a los empresarios

Medidas como controles de precios y aumentos de impuestos, diseñadas para ganarse a los votantes estadounidenses, generan preocupación entre los economistas

- \_\_\_ James Politi
- \_\_\_ Lauren Fedor
- \_\_ Colbi Smith

En una semana, Kamala Harris ha anunciado una serie de propuestas económicas diseñadas para ganar las elecciones de Estados Unidos, pero ahora corre el riesgo de sufrir el rechazo de economistas y grupos empresariales.

Los planes reflejan el intento de la candidata presidencial demócrata de exponer su propia agenda económica de cara a las elecciones de noviembre, tomando gran parte de las propuestas del presidente Joe Biden, pero con características propias para combatir a Donald Trump.

Los planes económicos de Harris incluyen aumentar el impuesto a las ganancias sociedades del 21% al 28%, una prohibición federal de la especulación de precios en el sector alimentario, un plan para impulsar la oferta de viviendas y más exenciones fiscales para familias con niños y ciudadanos que compran por primera vez una vivienda.

El denominador común de las propuestas es que todas se hacen eco de las preocupaciones manifestadas por los votantes estadounidenses, desde la alta inflación hasta el precio de la vivienda y el gasto que supone la crianza de los hijos.

Las medidas responsabilizan de la inflación a las empresas estadounidenses, a las que se pide que paguen la factura (a través de impuestos más altos), lo que supondrá un alivio para los hogares de clase media.

Algunos economistas están alarmados y critican las medidas por conducir potencialmente a una regulación excesiva de la economía e introducir elementos perjudiciales para el mercado en forma de controles de precios.

"Este plan no ha sido diseñado para atraer a los economistas", opina David Wessel, analista de estudios económicos de la Brookings Institution, un think tank independiente afincado en Washington. "Este plan me pareció una respuesta a la ciudadanía. Refleja en gran parte lo que preocupa a los votantes y, después de todo, el primer objetivo de Kamala Harris es ganar las elecciones".

Harris no ofrece cambiar la economía estadounidense con el mismo tipo de medidas que presentaron sus predecesores demócratas. Barack Obama inició su presidencia en 2009 en plena crisis financiera mundial e intentó remodelar los sectores bancario y sanitario de EE.UU. con una legislación radical.

Biden asumió el cargo en medio de la pandemia y luego aprobó una legislación a gran escala para dar un impulso a la industria estadounidense.

Harris está destacando elementos de la agenda económica de la Administración Biden que fueron populares entre el electorado, a pesar de que su forma de gestionar la economía ha ido perdiendo popularidad y los está colocando al frente de la campaña.

"Mucho de esto es más evolutivo desde la administración Biden que revolucionario", dijo Ernie Tedeschi, execonomista de la Casa Blanca bajo Biden.

En materia de vivienda, Harris pide ayudas de u\$s25.000 de los nuevos propietarios, al tiempo que pide la construcción de 3 millones de nuevas viviendas y promete tomar medidas drásticas contra los inversores financieros que compran casas para especular.

También propone un crédito fiscal de u\$s6000 para niños en



Los expertos critican el exceso de regulación. BLOOMBERG

el primer año de vida, y restaurar el crédito fiscal de u\$s3600 para niños aprobado durante la pandemia. Para reducir el precio de los alimentos, ha propuesto una prohibición federal a los aumentos de precios en el sector alimentario, yendo un paso más en la presión ejercida por la Administración Biden sobre las empresas estadounidenses para limitar los aumentos de precios.

El equipo de campaña de Harris declaró que "las fluctuaciones de precios son normales en los mercados libres, pero la vicepresidenta Harris reconoce que hay una gran diferencia entre los precios justos y los precios excesivos".

Los propios planes de Trump de recortar impuestos en todos los ámbitos, aumentar los aranceles sobre los bienes importados y frenar la inmigración han generado preocupación entre muchos economistas que temen que puedan desencadenar un nuevo y dañino brote de inflación en toda la economía estadounidense.

Pero el equipo de campaña del candidato republicano y los economistas cercanos al expresidente han criticado con dureza la agenda económica de Harris, asegurando que medidas como la prohibición federal de la especulación de precios de los alimentos representan un peligroso giro hacia las políticas fallidas de los años 1970.

"Todos los economistas saben que permitir que el gobierno fije los precios es un error muy grave", declaró Kevin Hassett, miembro de la Institución Hoover de la Universidad de Stanford que presidió el Consejo de Asesores Económicos durante el gobierno de Trump. "Si la Administración empieza a fijar los precios, lo que inevitablemente sucede es que el precio se fija por debajo del costo marginal y luego la oferta se agota", añadió.

Michael Strain, director de estudios de política económica del American Enterprise Institute, de centroderecha, que ha criticado a Trump y sus políticas económicas, aseguró que mucho dependerá de los "detalles" de la agenda de Harris sobre el aumento de precios, pero no pareció impresionado por las propuestas.

"Puedo entender el atractivo de intentar crear una política que coincida con la posición de los votantes sobre ese tema, pero creo que, al menos a juicio de la mayoría de los economistas, si esto no es serio, les pasará factura", puntualizó Strain.

Sin embargo, Harris parece menos preocupada por la opinión de los analistas políticos que por la de los votantes de los estados indecisos.

Durante la campaña en Nevada este mes, la vicepresidenta se mostró a favor de una propuesta para eliminar los impuestos a las propinas, una gran ayuda para los trabajadores de restaurantes y hoteles. Se trata de una propuesta extraída directamente de la agenda de Trump.

También ha sido criticada por considerar la propuesta como algo injusto. De hecho, Wessel declaró que "¿Por qué un conductor de autobús que gana u\$s20 la hora debería pagar más en impuestos que un mozo que gana u\$s10 de salario y u\$s10 de propinas? Eso es indefendible".

Algunos elementos del plan de Harris han recibido elogios, como la propuesta para construir más viviendas, una estrategia que también adoptó Trump. "El enfoque sobre la oferta es realmente el camino correcto", dijo Tedeschi. "Es un momento oportuno para anunciarlo, porque todo el mundo espera que las tasas de interés empiecen a bajar", añadió. "Así que ya va a ser un momento propicio para construir más viviendas".

Aun así, las propuestas de Harris generarían polémica. El Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB, por sus siglas en inglés), un organismo de control fiscal, estima que sus medidas dadas a conocer la semana pasada aumentarían el déficit en u\$1,7 billón en 10 años, sobre todo para pagar los mayores créditos fiscales por hijo.

Harris intentaría compensar ese costo aumentando el impuesto de ganancias sociedades y a los estadounidenses más ricos. Según el CRFB, la suba del impuesto de ganancias sociedades al 28% permitiría recaudar unos u\$s1000 millones en una década.

En opinión de Strain, el problema de la agenda económica de Harris es que está políticamente mal enfocada. "Creo que debería apuntar a los votantes de [Nikki] Haley. Creo que debería apuntar a la comunidad empresarial", dijo, refiriéndose a los republicanos moderados descontentos con Trump. "Y creo que a ella le vendría bien no hacer propuestas que generen polémica entre los empresarios", concluyó.....

**Financial Times** 23 El Cronista Miércoles 21 de agosto de 2024

CUENTA REGRESIVA PARA JACKSON HOLE

# El dólar cae al mínimo del año y ya se palpita una baja de tasas

La divisa cayó 2,2% frente a otras monedas como el yen o el euro, ya que los inversores esperan que la Reserva Federal flexibilice su política monetaria a partir de septiembre

#### . Mary McDougall

El dólar tocó ayer su nivel más bajo desde principios de año, a medida que los inversores se preparan para que la Reserva Federal empiece a bajar las tasas de interés y se disipa la venta masiva que asustó a los mercados a principios de agosto.

Este mes, la divisa estadounidense cayó 2,2% -un nivel no visto desde el primer día de negociación en enero- frente a una canasta de monedas rivales, ya que los inversores esperan que el banco central estadounidense recorte las tasas de interés el mes que viene.

El debilitamiento del dólar se produce en un momento en que el índice bursátil S&P 500 ha recuperado casi todas sus pérdidas de principios de agosto, tras un flojo informe sobre el empleo en Estados Unidos y el temor a una recesión inminente. Desde entonces, un mercado más tranquilo y datos económicos más duraderos han empujado a los inversores de nuevo a los activos "de riesgo".

"El mercado espera un aterrizaje suave [soft landing] y recortes de las tasas de la Fed, lo que es negativo para el dólar", afirma Athanasios Vamvakidis, responsable de estrategia de divisas del G10 en Bank of America.

Los inversores están ahora pendientes del esperado discurso del presidente de la Fed, Jay Powell, en el simposio de Jackson Hole el viernes, en el que se espera que dé pistas sobre el camino a seguir para las tasas de interés estadounidenses.

Los mercados están apostando por tres o cuatro recortes de un cuarto de punto de las tasas de la Fed para finales de año, después de que las sólidas cifras de ventas minoristas devolvieran la confianza en que se evitaría una recesión inminen-

Vamvakidis añadió que la fortaleza del gasto de los con-

sumidores, combinada con el optimismo de que la Fed aplicaría múltiples recortes de tasas este año, era "buena para el sentimiento de riesgo", pero no para el dólar porque "la divisa estadounidense sigue sobrevalorada".

La caída del dólar se produce después de que ganara 4,4% en la primera mitad del año, ya que la resiliencia de la economía estadounidense sorprendió a los inversores.

Pero el índice de cambio de datos de EE.UU. del Citi indicaba desde finales de junio que el crecimiento económico estadounidense se estaba ralentizando más rápidamente que el de otras economías avanzadas en comparación con el año pa-

Desde entonces, la debilidad del dólar se ha acelerado. Según el Citi, sus clientes de hedge funds han sido sistemáticamente vendedores netos de dólares desde el 7 de agosto, a medida que se recuperaba el apetito por el riesgo. El indicador de posicionamiento del dólar del banco es actualmente el más bajista [bearish] desde mayo de 2021.

"Hemos previsto una leve recesión en EE.UU: la economía se está ralentizando y está convergiendo con la de otros países", dijo Jane Foley, responsable de divisas de Rabobank.

Añadió que el euro -el mayor rival del dólar- había sido "realmente resiliente" al subir un 3% frente al billete verde desde principios de julio, a pesar de la debilidad de la industria manufacturera alemana y la ralentización de la demanda china.

La caída del dólar se ha visto favorecida por la liquidación de las populares "operaciones de carry trade", en las que los inversores tomaban yenes prestados para financiar la compra de dólares de mayor rendimiento, que ha hecho subir la divisa nipona 7% frente al dólar en el último mes.



El S&P 500 recuperó casi todas sus pérdidas tras la venta masiva de principios de mes. NA

Las apuestas contra el yen habían alcanzado el mes pasado su nivel más extremo desde 2007, según datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) de EE.UU., pero se desarmaron bruscamente en las últimas semanas y la semana pasada se inclinaron hacia una posición larga por primera vez desde 2001.

"El posicionamiento en el

dólar se ha estabilizado, pero no está cerca de extenderse. Ahora la pregunta para el resto del año es: ¿quieres posicionarte en corto en dólares?", dijo Chris Turner, jefe de investigación de ING.

State Street, uno de los mayores bancos de custodia del mundo, dijo que los gestores de activos habían oscilado entre un sentimiento muy positivo sobre el dólar a neutral en los últimos fundidad del ciclo de relajación dos años, y seguían cómoda-

mente por encima de neutral a pesar de haber alcanzado su nivel más bajo desde abril.

Michael Metcalfe, responsable de estrategia macroeconómica global de State Street, afirmó: "La opinión sobre el dólar aún no ha pivotado del todo, y puede que no lo haga hasta que tengamos una visión más clara del ritmo y la prode la Fed".\_\_\_

#### MINISTERIO DE JUSTICIA

En el marco de lo establecido en el art. 9º de la Ley Nº 25.246 conforme las modificaciones introducidas por la Ley Nº 26.683, se hace saber que, a efectos de cubrir la vacante de VICEPRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (U.I.F.), se ha propuesto al doctor Santiago Martin González Rodríguez, de nacionalidad argentina, con los siguientes antecedentes curriculares:

Nació el 5 de enero de 1980, D.N.I. 27.791.913. Es procurador y luego abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el año 2007. Desde entonces ha desarrollado la actividad en forma liberal y ha iniciado su carrera docente en la materia Práctica Profesional de la misma casa de egreso, la que se dicta en el marco del Patrocinio Juridico Gratuito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (2009-actualidad) y ha continuado su carrera docente con especial interés en el Derecho Procesal, asumiendo el dictado de cursos de Elementos del Derecho Procesal Civil y Comercial, y Elementos y Práctica del Derecho Procesal Civil y Comercial en las Universidades de Ciencias Empresariales y sociales (2017-actualidad), Nacional de José C. Paz (2021-2022), de Flores (2023-actualidad), con el cargo de adjunto. En el interin, cursó módulos de actualización en Derecho Aduanero (2008), y participó de varios cursos y jornadas tanto como expositor, como así también como asistente, en el compromiso de la actualización constante. Desde el 2022 hasta la actualidad es Miembro titular de la Comisión de Abogados en relación de dependencia con el Estado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y con anterioridad fue miembrpo titular de las comisiones de Seguimiento de la Actividad Judicial y de Justicia del mismo cuerpo colegiado (2019-2022). Entre el 2012 y el 2014 dictó la capacitación "Ética y deontología Profesional" para el personal de la Administración Nacional de Medicamentos , Alimentos y Tecnología (ANMAT). Previamente a todo ello y en un estado inicial de su carrera universitaria, transitó mediante contrato unos meses por la Fiscalia Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro. 35, que por el año 2004 se encontraba a cargo del Dr. Cudicio, para luego ser parte del Estudio Jurídico de la Dra. Susana López, en donde terminó sus estudios y decidió ejercer la profesión en forma liberal.

(\*) Se informa que se trata de una sintesis de los datos que componen su Curriculum Vitae que podrá ser consultado en detalle en la página web del Ministerio de Justicia: www.jus.gov.ar Asimismo, se transcribe a continuación el art. 9, inc. f) de la Ley Nº 25.246 conforme las modificaciones introducidas por la Ley Nº 26,683;

Art. 9, inc. f): los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas podrán, en el plazo de quince (15) días contados desde la última publicación en el Boletin Oficial del inc. B del presente artículo, presentar al Ministerio de Justicia, por escrito y de modo fundado y documentado, observaciones respecto de los candidatos. Sin perjuicio de las presentaciones que se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial y académico a los fines de su valoración.

Las presentaciones se deberán realizar en el Ministerio de Justicia de la Nación, por ante la Dirección de Gestión Documental y Despacho, sita en Sarmiento 329, Planta Baja, en el horario de 10:00 a 16:00.







MIN MÁX



### **B** Lado B

# El real devaluado detonó el interés de los argentinos por veranear en Brasil



En lo que va del año, el real se depreció un 17% contra el dólar, lo que potenció el interés por uno de los destinos que más eligen los argentinos

Las empresas de turismo ya proyectan una fuerte demanda de paquetes, aéreos y alojamiento para la próxima temporada

\_\_ Lola Loustalot

\_\_ lloustalot@cronista.com

pesar de que es el destinopor excelencia de los argentinos para vacacionar, tanto en verano como en invierno, la búsqueda de viajes a Brasil se incrementó entre 50% y 200% en las últimas semanas, tras la devaluación del real. En este contexto, la industria del turismo ofrece diferentes formas de pago -sobre todo, en dólarespara evitar cargos extras por impuestos locales.

De cara a la próxima temporada de verano, las empresas de turismo ya proyectan un nuevo aumento en la demanda de productos, tanto paquetes, como hospedaje y tickets aéreos hacia el país vecino.

"En las últimas semanas las búsquedas para viajar a Florianópolis aumentaron un 91%; a Maceió un 77%; a Búzios un 54% y a Río de Janeiro un 53%", aseguró Alejandro Festa, gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar.

A su vez, otros destinos brasileños "sorprendieron" a la industria con un importante crecimiento. Tal es el caso de las búsquedas para viajar a Curitiba, que, impulsado, fundamentalmente, por el turismo corporativo, tuvo un aumento del 232%, seguido de Porto Alegre (147%) y Navegantes, Brasil se posiciona como uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos y se acerca a Miami, históricamente popular entre los viajeros locales

con un alza del 154 por ciento.

En este contexto, según explican en la industria, Brasil se posiciona como uno de los destinos turísticos más elegidos por los argentinos y se acerca a Miami, históricamente popular entre los viajeros locales. Tras la devaluación de la moneda del país vecino, la brecha entre estos dos destinos se achicó en detrimento de la ciudad estadounidense.

"Cada vez que hay ocurre una devaluación en Brasil, los argentinos se vuelcan más a analizar oportunidades para viajar y vacacionar en ese destino, tanto en opciones de alta como baja temporada. La demanda para Brasil se triplicó en las últimas semanas, y esperamos que las tarifas promocionales en Travel Sale, generen aún más reservas para viajar a Brasil desde septiembre hasta marzo 2025. Va a haber oportunidades para viajar especialmente en temporada baja, con principal foco en destinos del nordeste brasileño", indicó Guido Boutet, gerente de Marketing de Travel Services.

La debilidad del tipo de cambio en Brasil es un proceso que inició a mediados del año pasado y se da en un entorno de debilidad económica en el país vecino. El dólar pasó de 4,7 reales en ese entonces, hasta los 5,48 actualmente, lo que implica una devaluación cercana al 17% desde el tercer trimestre de 2023 hasta la fecha.

Según los últimos datos disponibles del Indec, que corresponden a junio, unos 500.700 viajeros argentinos vacacionaron en el exterior. Si se compara con el mismo mes del año pasado, la suba es del 21,6 por ciento. Los principales destinos fueron Brasil, con 15,7%; Europa, con 14,8%; y Chile, con 14,2%. El 55,6% de los turistas residentes salió del país por la vía aérea, mientras que el 36,2%, por vía terrestre.

"Este año tuvimos entre un 20% y un 30% más de argentinos visitando Brasil, tanto por 
vía aérea como por vía terrestre, 
para disfrutar de sus vacaciones. Muchos argentinos van en 
auto ya que es un destino de 
fácil acceso", afirmó Diego 
García, director ejecutivo de 
CVC Corp Argentina (nuclea a 
las plataformas de viajes Almundo y Avantrip).